## **IILATERCERA**

Lunes 9 de septiembre de 2024

Papel Digital CIERRE 21.00

#### 11 NACIONAL

Cámara solicita informe a Justicia por construcción de nueva cárcel en Santiago



#### 4-5 PULSO

Farmacias: grandes cadenas pierden participación en el mercado chileno



**Katherinne Wollermann** gana el oro en el canotaje paralímpico de París 2024

Sinner logra su primer título en el US Open y suma segundo Grand Slam

Amanda Teillery, escritora: "Recuperar tu historia familiar es también recuperarte a ti" 26-27

### 4-8 POLÍTICA

### Osicialismo impulsa acusación constitucional contra ministra Ángela Vivanco por mensajes con Hermosilla

En paralelo, jueces de la Corte Suprema estudian abrir una investigación disciplinaria contra la exvocera tras revelación de chats.



► El opositor al régimen de Nicolás Maduro (aquí en una imagen de archivo del 28 de julio) fue recibido en España.

### 18-19 MUNDO

Kamala Harris y Donald Trump llegan empatados a debate clave en Filadelfia

### 2-3 PULSO

Diputados oficialistas se dividen ante cambios del gobierno a proyecto antievasión











Más información en

bancochile.cl

Y mucho más...

### ¿Está Boric cuidando la democracia?

María de los Ángeles Fernández Doctora en Ciencia Política



Si trasladamos ese mismo celo al ámbito doméstico, especialmente por la necesidad de unas reformas políticas a las que les presta sustento el acuerdo transversal del comité de expertos del segundo proceso constituyente, el asunto se torna más difuso. El diagnóstico parece claro: un sistema partidista hiperfragmentado y difícilmente gobernable frente al sostenido aumento de diputados díscolos. Recordemos que tal situación encuentra a Chile situado en el club de "democracias defectuosas", según el más reciente *ranking* de The Economist.

Por ello, resulta legítimo preguntarse si el Mandatario estaría cuidando efectivamente la democracia. No hay que olvidar su falta de prescindencia en la campaña del primer plebiscito constitucional, jugándose por el "Apruebo", actitud que parece tentado a seguir usando con la munición que le brinda el caso Audio. Súmese a ello los movimientos de La Moneda en relación con la obligatoriedad del voto que se zanjó con una multa irrisoria.

La prensa ilustra las posturas frente a una reforma que se pretende acotada, con lógicas resistencias en los partidos más pequeños, así como aspiraciones maximalistas del Partido Comunista que parecen buscar que nada se haga. Pero lo más preocupante es, por lejos, el marco de sentido que estructura los debates. No se trata solo de la extrañeza que produce que la discusión en torno a la creación de un Ministerio de Seguridad Pública transcurra por un carril distinto, sino porque cualquier intento de reforma política obliga a interrogarse por su potencial impacto en la crisis de seguridad que asola al país. Así lo ha advertido la expresidenta de Transparencia Internacional Delia Ferreira, para quien temas como el poder de los partidos en materia electoral o las atribuciones de autoridades centrales y locales, por ejemplo, no pueden, hoy día, disociarse de su vinculación con la generación de ambientes propicios para el crimen organizado.

En síntesis, se trata de romper las visiones tipo "silo" que suelen caracterizar los procesos de reforma, intentando ver el rompecabezas completo.

### La buena y mala noticia

Hernán Cheyre Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) UDD



s común escuchar historias y chistes donde participan dos personas, que empiezan con la frase: "Te tengo una buena y una mala noticia, cuál te digo primero". Normalmente, quien realiza la pregunta le plantea al otro primero una noticia favorable, buscando atenuar de esa forma un problema de fondo mucho más grave, que es el que se plantea a continuación. Esto es precisamente lo que ocurrió la semana pasada con la nueva información entregada por el Banco Central respecto de la situación de la economía chilena, con la diferencia de que en este caso no se trata ni de una historia ni de un chiste, sino que de nuestra realidad. La buena noticia fue el anuncio de que la tasa de interés de política monetaria va a continuar su trayectoria descendente a una velocidad mavor que la prevista inicialmente, lo cual va a impulsar una mayor reactivación de los niveles de actividad. La mala noticia fueron las razones que explican este cambio táctico: una recuperación en el consumo y en la inversión más lenta de lo que se esperaba, con lo cual el rango de estimación para el crecimiento del PIB este año se ajustó a la baja en su límite superior, ubicándose ahora en 2,25-2,75 por ciento, con todos los componentes de demanda interna creciendo menos que lo que se había proyectado en el informe anterior, con excepción de las exportaciones, que son las que están actuando como contrapeso de lo anterior. Y como remate final a lo ya señalado se agregó una mala noticia adicional: el potencial de crecimiento de la economía chilena, medido por lo que se conoce como el PIB tendencial, se ajustó a la baja, a un 1,8 por ciento como promedio anual para la próxima década.

No cabe duda de que la mala noticia contrarresta por completo la buena noticia, habiendo sido por tanto la que ha acaparado los titulares de prensa. Pero en estricto rigor, en esto no hay nada nuevo, por cuanto la disminución en el potencial de crecimiento es un fenómeno que se viene arrastrando desde hace diez años, con la única diferencia que en este nuevo informe se ha dado un paso más en la dirección descendente. Un potencial de crecimiento de 1,8 por ciento es absolutamente insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, para la creación de nuevos empleos y para generar los recursos fiscales adicionales requeridos para poder destinarlos a usos que la sociedad considera prioritarios. Chile necesita poder volver a crecer a lo menos a un 4 por ciento, y la receta para hacerlo es conocida: un marco que incentive la inversión, la creación de empleos y las mejoras en la productividad, con un Estado muy activo, facilitando la creación del contexto requerido y eliminando todas aquellas trabas que entorpecen el despliegue de la actividad emprendedora del sector privado. Mientras no se acepte esto y siga imponiéndose el sentimiento anti empresa privada, no será posible salir de este pantano.

### **■** latercera.com

Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores en sucursal virtual: http://sucursalvirtual.latercera.com



SANTIAGO DE CHILE | AÑO 72

### SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a lector@latercera.com

Envie sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres con espacios a:

☐ Avenida Apoquindo 4660, Santiago.
La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no

serándevueltas.

### ESPACIO ABIERTO

### Barrio cultural Santa Lucía

Ricardo Abuauad Decano Campus Creativo UNAB y profesor UC



a última cuenta pública del Presidente Boric sorprendió con el anuncio de la reanudación de la Etapa 2 del GAM, paralizada desde 2018. Excelente noticia: una obra de primer nivel que se vio afectada por el quiebre de la constructora, el estallido y luego la pandemia, y que ahora se retoma. Sin embargo, las noticias de estos días sobre el déficit financiero y la salida de su director vuelven a ensombrecer el panorama. ¿Cómo potenciar ese edificio notable y el sector en el que se encuentra?

El GAM no es una pieza aislada. Si damos un

paso hacia atrás, ese edificio clave forma parte de un sector mayor, de extraordinario alcance. En torno al cerro Santa Lucía se ubican, a muy corta distancia, el mayor conjunto de grandes equipamientos culturales de este país. Partiendo por el mismo GAM, si seguimos el sentido de las manecillas del reloj, están también el Centro de Extensión de la Universidad Católica, la Biblioteca Nacional, el Teatro Municipal, El MAC y el Museo de Bellas Artes, el MAVI UC y el Barrio Lastarria. En resumen, los más importantes centros de cultura, con una programación de prestigio internacional (no hay más que ver los últimos hitos del Teatro Municipal, por poner un ejemplo), en torno al cerro patrimonial, con el Parque Forestal y el río cerca.

Es cierto que el sector ha sufrido en los últimos años. Fue atacado con gran violencia durante el estallido, y muchas fachadas siguen rayadas; la inseguridad de la comuna ha alejado a los visitantes habituales y ha hecho difícil la llegada de otros nuevos; el comercio y la vida nocturna se han visto afectados por una administración municipal que ha emitido mensajes confusos; algunos de sus edificios emblemáticos como la iglesia de la Veracruz siguen en ruinas. Pero también es cierto que la vida vuelve a Lastarria; que hay planes para la recuperación de la iglesia; que las exposiciones de gran nivel atraen interés, y que todas las funciones de Tosca estuvieron llenas.

Aquí hay un proyecto mayor, una identidad que potenciar, un concepto que instalar: el "Barrio Cultural Santa Lucía". Un barrio cultural que cuenta con todos los elementos para destacarse en la escena internacional, para captar recursos e inversión, para potenciar cada uno de los equipamientos existentes como parte de un conjunto urbano. Uno que reúne arquitectura patrimonial y contemporánea, un área verde notable, servicios y vida de ciudad; uno que no hay que inventar, solo consolidar. ¿Cómo lograrlo? Desarrollar un plan maestro y una identidad gráfica, mejorar el espacio público y la señalética, invertir en seguridad, atraer residentes y comercio, limpiar fachadas, captar la inversión privada; proponer extensiones de los equipamientos existentes (entre ellos el GAM) para aggionarlos.

Estamos en período de elecciones, y los candidatos al sillón municipal de Santiago necesitan encontrar iniciativas posibles, de gran alcance, realistas. Aquí hay una inmejorable. La crisis en el GAM es también una oportunidad de repensar el futuro.

### LATERCERA

Avenida Apoquindo 4660, Santiago de Chile.

Director: José Luis Santa María Oyanedel Subdirector: Víctor Cofré Soto Editora General: Gloria Faúndez Herrera Representante Legal: Eugenio Chahuan Zedan

### Los riesgos de la reforma judicial de México

La respuesta a la desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, que se observa en diversos países, incluido Chile, no pasa por la elección de los jueces, como se propone en México, sino por reformas que aseguren la independencia y la transparencia de los procesos.

a semana pasada, la Cámara de Diputados de México aprobó la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que busca entre otras cosas elegir por voto popular a todos los jueces del país, desde los de primera instancia hasta los titulares de la Corte Suprema. Estos últimos, además, se reducen de 11 a nueve y se limita su mandato a un máximo de 12 años. De aprobarse la propuesta en el Senado, ese país se convertiría en el primero donde los magistrados de todos los niveles de su sistema judicial sean elegidos por voto popular.

En la actualidad solo existen tres países donde algunos de sus jueces son elegidos en las urnas: Estados Unidos, Suiza y Bolivia. En el primer caso, sin embargo, esto se da solo en ciertos estados y los candidatos pasan primero por el filtro de una comisión judicial. Se trata, además, únicamente de jueces locales. Algo similar sucede en Suiza, en algunos cantones de la confederación. Por último, en Bolivia donde la reforma empezó a regir en 2011 y también despertó serios cuestionamientos—, son solo los miembros de las altas cortes los que son elegidos por voto popular.

Ante las críticas por los riesgos de politización del sistema judicial y la amenaza a la indispensable separación de poderes que debe existir en todo sistema democrático, el actual mandatario mexicano y su sucesora han insistido que a través de la elección creará un sistema más justo e independiente que el actual. Una afirmación arriesgada y que despierta dudas, no solo por el evidente riesgo de politizar las campañas para la elección de jueces, limitando y no protegiendo la independencia judicial, sino también por la posible cooptación de los candidatos por organizaciones criminales.

Someter a los miembros del sistema judicial a la lógica del voto, donde prima muchas veces la popularidad de las propuestas en la ciudadanía más que su real eficacia y seriedad plantea riesgos reales de comprometer el buen funcionamiento de un poder judicial independiente. Como señaló la Asociación Internacional de Abogados, "la independencia del poder judicial es la piedra angular del Estado de Derecho, que es el que garantiza la protección de derechos fundamentales y el buen funcionamiento democrático". Por ello, los países deben velar por proteger esos principios.

La confianza en los sistemas judiciales se ha debilitado en prácticamente todos los países de la región. En Chile, la situación es especialmente preocupante. Un reciente sondeo de Cadem mostró que un 82% de los consultados no le genera confianza y solo un 10% evalúa positivamente el Poder Judicial. Un resultado que se repite en diversos estudios de opinión. La última encuesta CEP, por ejemplo, lo ubicó entre las instituciones del Estado con peores niveles de confianza. Apenas un 15% dice confiar en los tribunales y solo un 14% en el Ministerio Público.

Pero frente a lo anterior, impulsar la elección de los jueces, como está haciendo México, no es el camino, porque con ello previsiblemente se terminará minando aún más la necesaria certidumbre y autonomía que requiere todo sistema judicial. Se necesitan en cambio reformas que aseguren la independencia y la imparcialidad de los procesos, limitando la discrecionalidad de los magistrados. La recuperación de la confianza no pasa por someter al Poder Judicial a la lógica electoral, sino por mejorar la transparencia en los nombramientos y garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia.

### **CARTAS**

### SANTIAGO NO ESTÁ EN EL CENTRO

### SEÑOR DIRECTOR:

Estamos de acuerdo con que los edificios más emblemáticos y nuestro mayor legado cultural histórico y patrimonial está ubicado en el centro de la comuna de Santiago. Hace unos días, la Cámara Nacional de Comercio hizo una dolorosa reflexión sobre el abandono y deterioro de la comuna, nada menos que donde se ubican sitios como el Palacio de La Moneda o lugares emblemáticos como el cerro Santa Lucía.

Ante este marco, parece del todo conveniente que haya líderes en todos los ámbitos que puedan realizar un acuerdo público-privado parallevar adelante un plan integral de recuperación patrimonial, una búsqueda de zonas a intervenir con nueva infraestructura, tener metas concretas encuanto a seguridad pública, eliminación del comercio ambulante y detectar espacios de mejoras y aportes que podría realizar cada institución.

En Chile hay líderes que podrían llevar adelante esa materia. Las universidades del país tienen a los mejores profesionales para apoyar cualquier iniciativa pública y privada amplia, que lleve a decir que Santiago sí está en el centro.

### Uwe Rohwedder

Decano Ingeniería Arquitectura U. Central. Miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura

### ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO MAL?

### SEÑOR DIRECTOR:

¿Qué estamos haciendo mal como sociedad cuando vemos a jóvenes de 17 años involucrados en la delincuencia en lugar de estar en el colegio, aprendiendo y creciendo? Es alarmante ver cómo muchos jóvenes en esta edad crucial de su vida están abandonando la educación y caen en la tentación de la delincuencia.

¿Dónde estamos fallando? ¿Es en la falta de oportunidades, en la ausencia de apoyo familiar, en la insuficiente inversión en educación o en la falta de alternativas para los jóvenes en riesgo?

Eshora de que nos hagamos cargo de esta situación y busquemos soluciones. Debemos trabajar juntos para brindar a nuestros jóvenes las herramientas y oportunidades que necesitan para tener un futuro brillante.

No podemos permitir que la delincuencia y el abandono escolar se conviertan en la norma. Tenemos que actuar ahora para cambiar esta realidad y asegurarnos de que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de crecer y prosperar.

¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a estos jóvenes a encontrar su camino? Estas son preguntas que debemos hacernos y responder con urgencia. Espero que esta carta sirva para generar un debate y una reflexión sobre este tema tan importante.

### Denise Ibarboure

Vicepresidenta Asociación de Educadores de Chile

### LA EDUCACIÓN ES UNA EMERGENCIA

### SEÑOR DIRECTOR:

Sabemos que Chile es un país de emergencias. Grandes catástrofes nos han golpeado una y otra vez: terremotos, incendios, aluviones, entre otros. Pero hay otras emergencias con las que vivimos a diario y hace muchos años; una de ellas es, sin duda, la educación. El rezago lector, el ausentismo crónico, la deserción escolar, la falta de infraestructura, entre otros múltiples problemas que enfrentan a diario las escuelas en cada una de nuestras regiones, forman parte de una emergencia de la que, como país, tenemos que hacemos cargo.

Un reciente estudio de las universidades de Chile, Católica y Los Andes, demostró que el 60% de los niños de segundo básico no cuenta con el nivel de comprensión lectora esperado para su edad; mientras, solo durante el primer semestre de este año, más de 670 mil alumnos del país presentaron inasistencia grave. Nuestros niños y niñas, especialmente los que viven en zonas rurales, no pueden esperar.

Desde Desafío Levantemos Chile hemos sido testigos de que, cuando todas las partes se unenpor un objetivo común, lo imposible se vuelve real: los niños aprenden a la edad que les corresponde y los estudiantes de primero básico, independiente de su origen, logran leer. Así lo demuestra un exitoso modelo que se aplica en La Araucanía, y que es observado de cerca por otras instituciones.

Hoy, más que nunca, necesitamos el apoyo de las autoridades para replicar modelos que han funcionado en otros países y superar esta emergencia. Como decía Felipe Cubillos: "En algún minuto, este país los va a llamar". Ese llamado es ahora. La educación de nuestros niños es una emergencia, y son ellos los que construirán el Chile del futuro.

### Ignacio Serrano

Director ejecutivo Desafío Levantemos Chile

### ENTRE CHILE Y LA ONU

### SEÑOR DIRECTOR:

Encuestas de opinión dan a la expresidenta Michelle Bachelet como una de las candidatas mejor aspectadas para un nuevo mandato, aunque ella lo niega. Su aspiración podría ser superior: la Secretaría General de Naciones Unidas. Su trayectoria la avala, como directora de ONU Mujeres y alta comisionada de Derechos Humanos. Asimismo, tiene a su favor el tema de género - porque nunca una mujer ha ocupado el cargo - y la rotativa geográfica, pues corresponde a un candidato de las Américas ocupar el cargo.

Elrazonamiento para pensar esto sería: en mayo pasado, el Presidente Gabriel Boric invitó a Chile al secretario general, António Guterres, dado que son los gobiernos quienes presentan a los candidatos. Guterres cesa su cargo el 31 de diciembre de 2025. A su vez, los candidatos al cargo dan examen ante los Estados a fines del próximo año, primero en la Asamblea General y luego en el Consejo de Seguridad, donde los miembros permanentes tienen derecho a veto. Este podría ser su único escollo, debido al informe de derechos humanos en China.

De ser electa, Bachelet asumiría el 1 de enero de 2026, por cinco años, con reelección, ameses de instalarse en Chile un nuevo gobierno. Aunque las opciones de la expresidenta están abiertas, esta opción parece ser altamente probable.

### Gloria Cid Carreño

Embajadora (r)

#### ECONOMÍA, ¿PROBLEMA OCULTO?

### SEÑOR DIRECTOR:

El Informe de Política Monetaria (IPoM) de la semana pasada evoca esa sensación de alivio que sentimos al dejar atrás un camino de tierra y entrar en uno pavimentado. Según el Banco Central, estamos entrando en territorio más estable, con una economía que comienza a alinearse con su tendencia de crecimiento a mediano plazo. Esto justifica la aceleración mediante la reducción de la tasa de interés, lo que se refleja en el reciente recorte de 25 puntos base, acumulando un ajuste de 575 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Sin embargo, este tránsito hacia un terreno más firme no es necesariamente una buena noticia. Así como en un camino pavimentado es más fácil aumentar la velocidad, también lo es detectar si nuestro vehículo —la economía—tiene algún problema. ¿Qué podríamos descubrir ahora que aceleramos? ¿Qué pasaría si el acelerador no responde como esperábamos?

Con las tasas de interés a la baja, deberíamos observar un aumento en el crédito, una fuerte reactivación en el sector de la construcción y un repunte en la inversión no minera. Estos factores son clave para reducir la tasa de desempleo y generar unos 200.000 nuevos empleos, lo que nos permitiría regresar a los niveles de desocupación previos a la pandemia en un plazo de dos años. En ese escenario ideal, alcanzaríamos una "velocidad de crucero", con una inflación en torno al 3% y una tasa de desempleo entre el 6% y el 7%. No obstante, si esto no sucede, será una señal de que los problemas estructurales de nuestra economía –posiblemente vinculados a la incertidumbre y las débiles expectativas de los actores económicosson más profundos de lo que se pensaba.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que nos veamos obligados a volver al camino de tierra, arrastrados por la incertidumbre internacional. Pero esos serían otros tipos de ruidos.

### Nicolás Garrido

Director Departamento Economía y Administración FEN UNAB

## **Política**Edición papel digital



► La ministra Ángela Vivanco es exvocera del Máximo Tribunal.

### Parlamentarios oficialistas anuncian acusación constitucional contra ministra Vivanco para destituirla de la Corte Suprema

A la compleja situación que enfrentará este lunes la jueza en el pleno del Máximo Tribunal -por la filtración del chat en que aparece concediendo favores a Luis Hermosilla y viceversa-, se añadió una fuerte reacción en su contra desde el Congreso y La Moneda. En el Parlamento la decisión mayoritaria del oficialismo es levantar una acusación constitucional que termine por destituirla del cargo al que llegó en 2018.

### Nelly Yáñez

Un flanco anexo abrieron para la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, las revelaciones sobre favores mutuos con Luis Hermosilla, los que quedaron estampados en los chats del penalista. Ad portas de la vista de su situación en el pleno del máximo tribunal de hoy (en el que no estará presente por un permiso previo), la bancada del Partido Socialista; los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini - ambos querellantes en el caso Audio y militantes PS- y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), anunciaron que presentarán una acusación constitucional en su contra para destituirla del cargo.

La acción -que requiere el respaldo de al menos 10 diputados y que está por ahora circunscrita al oficialismo-, empieza este lunes la etapa de estudio y recopilación de antecedentes. El primer registro a nivel de chat entre Vivanco y Hermosilla -quien se encuentra en prisión preventiva acusado de delitos tributarios, soborno y lavado de activos por el denominado caso Audio- se sitúa en marzo de 2018, fecha en que la abogada le habría solicitado apoyo para llegar a la Corte Suprema, cuando el penalista era asesor del ministro Andrés Chadwick, en Interior.

Sin embargo,, según el intercambio develado por Ciper, los contactos no fueron solo para eso. En el celular del abogado hay evidencias de que la magistrada actuó junto a él para impulsar candidaturas a la Corte Suprema -como las de María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera- y bloquear otras, como las de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora.

"El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley", sentenció el subsecretario Manuel Monsalve, este domingo, marcando con ello la postura de La Moneda. Mientras -desde el Congreso- fueron tomando fuerza las articulaciones para la acusación constitucional.

"Se trata de hechos de una extrema gravedad. Acá no solo hay tráfico de influencias para llegar a un cargo, sino que estamos en presencia de una manipulación de la justicia. Y eso pone en jaque la confianza y la credibilidad de nuestro sistema de justicia y de nuestro sistema democrático", dijo Manouchehri, quien -frente a la decisión de la derecha, que aún no toma postura- enfatizó que "esto no se trata de jueces de izquierda versus los jueces de derecha; aquí se trata de los jueces corruptos versus los jueces honestos. Y esperamos que la derecha logre comprender que aquí están en juego los estándares de probidad".

La gravedad de los antecedentes son los que dan piso a esta acción, a juicio de la di-

## RUTA DE LAS VIÑAS

CLUB

GO/O descto.

Descubre una selección de las mejores experiencias vitivinícolas, tours y vinos para celebrar este mes de la patria.

Mes de septiembre

con beneficios exclusivos para socios Club La Tercera.













Entérate de todos los detalles y condiciones de cada uno de estos beneficios en clublatercera.cl

### Política Edición papel digital

#### **SIGUE** ▶ ▶

putada Cicardini, pues los hechos denunciados -sostiene- "dan cuenta de la profundidad de la infección del virus de Hermosilla en un poder tan fundamental como es el Poder Judicial y ameritan totalmente el estudio del impulso de una acusación constitucional".

Otra de las querellantes -en una arista ligada al caso Audio-, la diputada independiente Camila Musante, también estimó oportuna la presentación de una acusación constitucional, e hizo ver que, aparte de los hechos que la ligan a Hermosilla, hay otros que podrían haber comprometido la manera en la que la ministra Vivanco dictaba las sentencias.

"Vamos a llegar hasta el final de las consecuencias, porque estamos hablando de delitos", afirmó, al advertir que "este caiga quien caiga tiene que involucrar con nombre y apellido a los ministros (de la Suprema)".

Desde el falangismo se indicó que hay piso para esta incursión. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), quien está en etapa de redacción de una acusación constitucional en contra del juez Jean Pierre Matus, junto a un equipo jurídico, informó que van a evaluar si la presentación contra Vivanco la hacen por separado o en conjunto a la de Matus.

"Lo que hemos conocido en relación a la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco es brutal. Junto a lo de J. P. Matus, en ambos se configuran los antecedentes para una acusación constitucional (AC). La Corte Suprema es para hacer justicia, no negocios. La AC es muy necesaria", posteó Aedo en la cuenta X de la bancada DC.

Luego aseguró a este medio que la señal dada por el presidente de la Corte Suprema, de citar a un pleno para discutir el tema, da cuenta de la grave situación por la que está atravesando la Corte Suprema y el Poder Judicial. "En esto -sostuvo- deben participar todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento. No hay que hacer de esta situación una guerrilla de izquierdas o de derechas. El foco está en preservar la probidad del Poder Judicial".

En similar postura está el senador Iván Flores (DC), para quien los últimos antecedentes son extremadamente complejos. "Los chats de Hermosilla y sus secuaces ahora es una ministra de la Corte Suprema, como la ministra Vivanco-, muestran una crisis sin precedentes por tráfico de influencias en el Poder Judicial. Y espero que el pleno de la Corte Suprema haga lo que tenga que hacer y diga lo que tenga que decir", señaló.

Por lo pronto, advirtió que no está disponible para entregar ningún voto para nombramientos de jueces o ministros de la Corte Suprema, porque "es asqueroso lo que está pasando".

Los apoyos a una acusación -en el oficialismo-fueron in crescendo durante el día. La bancada del PS, a través del diputado Daniel Melo, confirmó que había resuelto



▶ Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini, ambos PS, son dos de los diputados que impulsan la acusación a la ministra Vivanco.

presentar la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y que evaluarán si la hacen extensiva al ministro Matus. "Los hechos conocidos de la red de corrupción de Hermosilla -precisó- son gravísimos y dañan la legitimidad del Poder Judicial y nuestro sistema democrático".

Más enfático aún fue el diputado Marcos Ilabaca (PS), al afirmar que "la señora Vivanco no puede seguir siendo ministra de la Corte Suprema", y preguntó lo siguiente: "¿En cuántos casos más la señora Vivanco metió mano? ¿En cuántos casos más otros ministros que posiblemente puedan estar relacionados tienen responsabilidad? Esto es de la máxima gravedad y es necesario actuar inmediatamente".

Desde esa misma tienda, el senador PS, Juan Luis Castro, manifestó que los nuevos antecedentes revelan que "finalmente se han roto las independencias del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque aquí hay un desfonde de la Corte Suprema, al corroborarse que el nombramiento -como el de una ministra determinada, que aparece antes, durante y después de su nombramiento, teniendo una articulación con Hermosilla y con La Moneda- es francamente deplorable".

A juicio del senador, nunca se había visto una situación tan dramática. "Hoy día -indicó- la institucionalidad se pone en jaque y la Corte Suprema en particular está en una situación de riesgo inminente, de desfonde, frente a la crisis de legitimidad que está teniendo por estos casos en específico. No en todos los casos, pero por estos casos se ha roto la credibilidad pública y eso es gravísimo en los tiempos de la institucionalidad moderna".

A las voces sobre la salida de Vivanco del máximo tribunal se unió la diputada Ana María Gazmuri (AH), para quien "su presencia daña a toda la institucionalidad". Mientras que desde el PC, el diputado Luis Cuello precisó que en el caso de la magistrada se configuran todos los presupuestos para una acusación, dada las conversaciones que "sugieren gestiones y favores en beneficio de oscuros intereses".

### La cautela de la derecha

En Chile Vamos se optó por no aventurar pasos. La jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, sostuvo que "hay que evaluar los antecedentes y si existe mérito para una acusación constitucional". Y llamó a poner la mirada en otra línea: "Lo que llama la atención -aseguróes ver cómo algunos parlamentarios parecieran festinar de esta situación en vez de entender esto como una oportunidad para generar cambios, sobre todo cuando la institucionalidad está en juego. Este es el minuto para demostrar que somos políticos responsables".

Sobre si a la derecha le complica levan-

tar una acusación contra Vivanco, por considerarla más cercana a su sector, manifestó que "esas son especulaciones de personas que quieren cambiar el foco de la conversación. Nadie puede decir que estas cosas no le afectan, pero esto de echar la culpa a un lado u otro no es parte de la discusión".

En el gremialismo tampoco han definido los cursos de acción. El jefe de banda de la UDI, Gustavo Benavente, precisó que "hasta el momento no tenemos postura. Son casos que están siendo investigados y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Entre ellos, la decisión del Pleno de la Corte Suprema, que -sin duda- va a analizar los casos de todos los ministros que están en la comisión de ética".

En cambio, el diputado Stephan Schubert, jefe de bancada del Partido Republicano, declaró que esta situación "es grave y pone en jaque la institucionalidad chilena. Aquí está quedando en evidencia que nuestro país es mucho más corrupto de lo que nosotros conocíamos y de lo que nosotros queríamos también creer".

Los menos -a estas alturas- están de acuerdo con otra fórmula. La diputada Karen Medina (PDG) señaló que este es un caso que "debe investigarse. Por ello, presentaremos nuevamente una comisión investigadora, versión 2.0, y que caiga quien caiga, se cumpla con efectividad, tal como está ocurriendo".



### Tras revelación de chats con Hermosilla

### El otro flanco: jueces del Máximo Tribunal estudian abrir investigación disciplinaria contra Ángela Vivanco

Revelación de conversaciones entre la magistrada y el abogado darían cuenta de las gestiones que este último realizó para que ella ingresara al máximo tribunal del país. Una vez adentro, Hermosilla, hoy imputado por delitos de corrupción, le solicitó en más de una ocasión información respecto a causas que llegaron a la Suprema. Este lunes la situación será revisada en el pleno. Pero Vivanco no estará presente, ya que cuenta con un permiso administrativo solicitado a fines de agosto.



► Entre marzo de 2018 y noviembre de 2023, la ministra Ángela Vivanco sostuvo una serie de conversaciones vía WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla.

### Juan Pablo Andrews

Con "máxima prioridad" será tratada este lunes en el pleno de la Corte Suprema la situación de la ministra Ángela Vivanco. Así lo comunicó este domingo el Poder Judicial, luego de que el sábado por la noche Ciper revelara una serie de comunicaciones entre la magistrada y el abogado Luis Hermosilla, entre 2018 y 2023, que dan cuenta de varias gestiones -entre otros asuntos- que este último habría realizado para que la jueza se quedara con el cupo en el máximo tribunal del país que había dejado el juez Raúl Valdés, quien finalizó su labor tras cumplir 75 años, en 2018.

Una vez que Vivanco ya era una de los 21 ministros que integra la Suprema, continuaron las comunicaciones. En ese escenario. Hermosilla le solicitó información de causas de su interés, a lo que la magistrada habría accedido.

De acuerdo al Poder Judicial, el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco Herrera, expresó su "preocupación por esta situación" y "reiteró el compromiso de la Corte Suprema con su trascendental función en la administración de justicia y el fortalecimiento del estado de derecho para dar garantías de independencia y probidad a todas las personas".

Fuentes de la Corte Suprema señalaron a La Tercera que al interior del máximo tribunal hay "un ánimo importante" para abrir una investigación disciplinaria contra la ministra, estimando que "hay elementos suficientes para suponer que podría haber una vulneración al comportamiento de los jueces".

Eso sí, Vivanco no estará presente en el pleno de este lunes, debido a que se encuentra con un permiso administrativo que había sido solicitado con anterioridad a la publicación periodística. "Se le concede permiso por los días 9 y 13 de septiembre del presente año, de conformidad artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales", se indicó en una comunicación del PJUD, firmada por Blanco, de fines de agosto.

### Los chats

Entre marzo de 2018 y noviembre de 2023, Vivanco sostuvo una serie de conversaciones vía WhatsApp con Hermosilla. Fue el 27 de marzo de 2018 cuando la abogada de la Universidad Católica contactó por primera vez al influyente penalista, quien hoy se encuentra en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, investigado por delitos de corrupción.

Por esos años, Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior y al titular de ese entonces, Andrés Chadwick.

En esos cinco años de relación, tocaron distintas temáticas, como la rebaja de sueldos para altas autoridades durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, las disposiciones de la Convención Constituyente y la situación de otros magistrados. Incluso, Hermosilla le sugirió qué cosas exponer públicamente previo a integrar la Suprema.

Asimismo, habrían coordinado esfuerzos para impulsar las candidaturas a la Suprema de María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera. Por otro lado, buscaron bloquear otras, como las de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora.

En esa primera comunicación, junto con presentarse, Vivanco le indicó que fue Ramón Correa, exjefe de gabinete del excontralor Ramiro Mendoza, quien le facilitó su contacto. "Quisiera conversar con usted

### Política Edición papel digital

#### **SIGUE** ▶ ▶

acerca de mi postulación a la Corte Suprema, cuando me pueda recibir. Desde ya mil gracias y muchos saludos!", así partieron los diálogos que se extendieron por varios años y que incluyeron reuniones en persona en la oficina de Hermosilla.

La primera parte del cometido de Vivanco era tener el apoyo del gobierno en la quina que propone la Suprema y luego los votos en el Senado. "Andrés Chadwick habló ya con Hernán Larraín (en ese tiempo ministro de Justicia). Y mandó recado a la Masonería. Voy a llamar a Cristián Letelier y a Nelson Pozo (ministros del Tribunal Constitucional)", fue uno de los mensajes de Hermosilla a Vivanco, quien le escribió en varias ocasiones llamándolo "querido amigo".

En otro mensaje, el abogado le dijo: "(Chadwick) Me pide que te quedes tranquila. Que te insista que eres la Candidata del presidente. Que tengas cuidado con estar hablando con mucha gente porque eso puede ser contraproducente".

"Cuando todo se concrete nos reuniremos a celebrar si Dios lo permite!", fue otra de las respuestas de la magistrada.

En otro mensaje, Hermosilla la instruye sobre su discurso público. "Me dicen que en tu discurso no hagas una apelación al feminismo o algo por el estilo". Su respuesta fue: "No tocaré lo del feminismo, solo di una entrevista con todas las demás candidatas al boletín de la asociación de magistradas, te la mando".

Finalmente, el 4 de julio de 2018 obtuvo el voto a favor de 30 senadores. Ocho votaron en contra y dos se abstuvieron. "Chadwick te manda muchas felicitaciones", le escribió ese día Hermosilla. Vivanco respondió así: "Luis, muchas gracias por TODO, que es mucho".

### El ánimo al interior de la Suprema

Fuentes al interior de la Suprema afirman que el hecho de que Vivanco haya estado "disponible" para cambiarse de sala, dicen, o que eventualmente haya entregado antecedentes de causas es considerado como "grave". Lo mismo cuando se ven lo de las "críticas y ánimo de que no se nombre a alguien".

Para que se abra un proceso, explican, algún ministro lo debe pedir. Al respecto, no se descarta que el mismo presidente del organismo lo solicite.

En este caso, comentan las fuentes, ya no es una vulneración ética, sino que habría convencimiento entre algunos titulares del máximo tribunal que Vivanco habría "vulnerado la norma".

Si concuerdan en abrir proceso, en el mismo pleno se designaría a un ministro instructor, que tendría que ser distinto a los que integran la Comisión de Ética.

En julio, la Comisión de Ética de la Suprema informó de la apertura de un proceso administrativo contra cuatro ministros mencionados en los chats por presunto tráfico de influencias en los nombramientos de jueces.

Se trata de los ministros Mario Carroza,

Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y María Teresa Letelier. Un mes antes, la vocera María Soledad Melo anunció que el Pleno había estimado "necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial".

### Revelación de información confidencial

De acuerdo a Ciper, en febrero de 2020, la magistrada y el abogado sostuvieron una conversación sobre recursos judiciales que afectaban a Carabineros y las Fuerzas Armadas, en un contexto donde se presentaron varias acciones judiciales contra uniformados por violaciones de Derechos Humanos en manifestaciones derivadas del estallido social.

Ahí, Hermosilla le da las gracias, dice el medio citado, por el supuesto envío de información que no era pública sobre actuaciones judiciales relacionadas con recursos que afectaban a Carabineros y FF.AA.

"Luis ninguno está publicado aún pero creo que este precedente es súper grave y deja a las FF.AA. y a Carabineros en menos (sic) del CDE cuando presenten recursos de protección contra ellos. Coméntame que te parecen", dice Vivanco.

En otro diálogo, de 8 de febrero de 2021, Hermosilla la contacta para acceder a información de una causa contra la Policía de Investigaciones. "¿Alguna posibilidad que integres la Sala Penal mañana?", le consulta. "Por supuesto, si la sala me pide voy", fue su respuesta.

La causa que se veía ahí era un recurso de

amparo de la Defensoría de la Niñez contra la PDI. En específico se trataba del caso de una menor de edad mapuche detenida por la policía civil. Según el abogado, había "buenísimos argumentos para rechazar amparo". Pese a su interés, Vivanco esa vez no integró la sala. La Suprema confirmó la decisión que venía de la Corte de Temuco.

Consultada la Fiscalía Nacional sobre si se podría abrir una investigación de oficio por estas revelaciones, indicaron que dicha situación podría discutirse este lunes. En tanto, Vivanco no respondió a los mensajes de este diario.

### Otra polémica y causa contra su pareja

Para Vivanco, quien venía del mundo de la docencia con destacada trayectoria, esta no es la única polémica que ha debido enfrentar.

En junio de 2023, debió hacer frente a críticas desde la misma Suprema y desde el mundo político, luego de en una entrevista con La Tercera asegurara que la devolución de los excesos de las isapres sería sólo para quienes habían demandado. Varios de los magistrados del máximo tribunal quedaron molestos con sus declaraciones. En ese tiempo Vivanco oficiaba como vocera la Suprema, pero tras sus dichos, considerados al interior del órgano como "un terremoto comunicacional", debió presentar su renuncia a ese rol.

En junio de este año, la investigación contra Hermosilla reveló otro antecedente que salpicó a Vivanco. En otro reportaje de Ciper, se indicó que la pareja de la magistrada, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, abogado y socio de empresas de asesoría comercial, jurídica y contable, sostuvo un diálogo con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, durante el proceso en que el Senado discutía la propuesta de fiscal nacional del Ejecuti-

La conversación por WhatsApp se conoció por un pantallazo que Palma le envió a Hermosilla. De acuerdo al medio, Migueles le habría ofrecido a Palma pagarle un doctorado e instalarlo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. Esto fue rechazado por Migueles. La fiscalía inició una investigación e incautó los teléfonos de Palma y de Migueles. Dicha causa se encuentra abierta.

Por esos días, Vivanco fue emplazada a emitir un pronunciamiento sobre esto. "Son mensajes personales de él. Solamente voy a decir que aquí ha habido un exceso. Un exceso de buena fe por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra", sostuvo.

Asimismo, ahí abordó su relación con Hermosilla de la siguiente manera: "Conocí a Lucho Hermosilla como hermano de Juan Pablo. Y sí tuve muchas veces conversaciones con él. Pero ni Luis Hermosilla ni nadie han sido autores de mi postulación. Yo postulé por mérito y afortunadamente mucha gente apoyó a esa candidatura".



► Actualmente, el abogado Luis Hermosilla se encuentra en prisión preventiva.



# Fast track de seguridad: los proyectos en recta final y los nudos que siguen tensionando a los parlamentarios

**Entre las iniciativas** de trámite legislativo acelerado ya hay varias próximas a despacharse en las respectivas comisiones en las que se encuentran alojadas. Si bien entre los diputados y senadores hay cierto optimismo, de igual manera reconocen que ciertos artículos pueden atrasar los tiempos que tienen proyectados.

#### Nicolás Quiñones

"El segundo proyecto que aprobamos fue el de los funerales de alto riesgo, en donde a partir de lo que se determina como la muerte de una persona, cualquiera -pero estamos orientándolo hacia el crimen organizado, pero puede ser cualquiera que genere funeral de alto riesgo- hoy día va derechito desde el Servicio Médico Legal hasta el lugar de cremación. Y estamos discutiendo si es con velorio o sin velorio, porque si no, transgredimos otras normas que tienen que ver con libertad de culto".

Con esas palabras, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), en la sesión del 29 de agosto daba cuenta del estado de avance del fast track en materia de seguridad que está alojado en la instancia de la que es titular.

Los funerales de alto riesgo -o narcofunerales- que han paralizado el funcionamiento de colegios, ha debido ser abordado en sede legislativa, por lo que el gobierno del Presidente Gabriel Boric lo incluyó en el fast track -agenda de seguridad destinada a despacharse con celeridad desde el Congreso- y que está próximo a convertirse en ley.

Sin embargo, el senador Flores también sinceró uno de los nudos que le quedan a la iniciativa, que dice relación con cuándo empieza a contarse el plazo para la inhumación del cuerpo. Al respecto, desde el Ministerio del Interior aseguran que, más que un nudo del proyecto, lo que plantea el senador Flores son "dudas operativas" que deben resolverse mirando con cuidado la ley de culto, pues la alusión que hizo el senador respecto al velorio, tiene que ver, señalan las mismas fuentes, con el "rito mortuorio" que se lleve adelante.

Para resolver esas dudas, transmiten desde el gobierno, a la sesión de este lunes -convocada para las 15.30 en el ex Congreso de Santiago hasta total despacho- irá el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, además de asesores de Interior, como Ana Lya Uriarte.

#### Ministerio de Seguridad en comisión mixta

El pasado 6 de agosto se constituyó la comisión mixta, conformada por senadores y diputados miembros de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras, para resolver los nudos críticos del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad.

Luego de un mes de discusión -en donde sus protagonistas transmiten que tendrán un segundo mes de debate para despachar la iniciativa-, los nudos que van quedando son tres.

Uno de ellos es el diseño final de la Subsecretaría de Prevención del Delito que, según transmiten, debiese quedar articulado de mejor manera con otros ministerios, pues la tarea de prevenir una actividad delictiva -o que una persona o un menor caiga en ella- puede darse en diferentes áreas y no únicamente en lo que se refiere a la seguridad pública.

Junto con ello, en la última sesión de la comisión se instaló una duda, principalmente por parte de parlamentarios opositores, que tiene que ver con el tipo de información que va a manejar el subsecretario de esa repartición.

Quien se encargó de transparentar la inquietud fue el senador Manuel José Ossandón (RN), quien indicó que "la problemática que tiene el subsecretario de Prevención del Delito es que él no participa del tema operativo, por lo tanto, entre más restrinjamos esta información que pueda mal usarla, lo encuentro superpeligroso".

En ese sentido, continuó Ossandón, "en la lógica de la planificación de los programas no necesitas tener acceso a inteligencia, necesitas la información que le tiene que dar otro ministerio, pero no es que él pida directamente a inteligencia, sino que, por ejemplo, yo le puedo pedir al subsecretario



DECRETO SECCIÓN 1ª Nº 2153 LAS CONDES, 01 de junio de 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: El ingreso INSP.Nº563/2024, SOLNET N°202408076; las gestiones realizadas por profesionales del Departamento de Inspección de la Dirección de Obras Municipales a la propiedad ubicada en José de Moraleda N°4919, ROL N°758-83 la Res. Secc.8ª N°349/2023, que otorgó un plazo para tramitar y obtener el permiso municipal por las ampliaciones ejecutadas y en uso sin permiso municipal, la Res. Secc.8ª N°429/2023, que prorrogaron el plazo otorgado, la solicitud de permiso de obra menor O.M N°849/2024 rechazada, el INF. DOM N°69 de fecha 17.04.2024 de la Directora de Obras Municipales, mediante el cual solicita la dictación del Decreto de Demolición y retiro correspondiente de las ampliaciones ejecutadas y en uso sin permiso; lo dispuesto en los Artículos 116, 119 y siguientes; artículos 145 y siguientes del D.F.L. N° 458 de 1976 del MINVU, Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°1768 de fecha 15 de abril del 2024, que establece el orden de subrogancia del cargo de alcalde y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 56 y 63 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

### DECRETO:

- 1.- ORDENASE LA DEMOLICION Y RETIRO, DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS, contados desde la fecha de notificación del presente Decreto, de las ampliaciones ejecutadas y en uso sin permiso municipal, en la propiedad ubicada en José de Moraleda N°4919, ROL N°758-83 de propiedad de Inmobiliaria D.S.E Limitada, RUT: 77.219.250-9 representada legalmente por el Sr. Daniel Schapira Eskenazi, RUN: 5.279.960-0, con domicilio para estos efectos en calle Los Dominicos N°8630 oficina 1.001, comuna de Las Condes.
- 2.- En caso de incumplimiento del presente Decreto, la Municipalidad procederá a la demolición y retiro sin más trámite y por cuenta del propietario. Requiérase el auxilio de la Fuerza Pública, en caso de que sea necesario, la que deberá ser facilitada al funcionario municipal encargado de ejecutarla con la sola exhibición de una copia autorizada del presente Decreto.
- 3.- NOTIFIQUESE de conformidad al artículo 151 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por el Secretario Municipal.
- 4.- PUBLIQUESE el presente Decreto en la página web de la Municipalidad de Las Condes, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

(FDO.) JUAN MANUEL MASFERRER VIDAL - ALCALDE (S)
JORGE VERGARA GOMEZ - SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes

JORGE VERGARA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

### Política Edición papel digital

#### SIGUE >>

de seguridad pública, 'oiga, dígame usted cuáles son los barrios críticos donde están las bandas'".

"No tiene por qué acceder a un informe de inteligencia", cuestionó el senador.

Inmediatamente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se hizo cargo del planteamiento de Ossandón, respondiendo que "en el marco normativo en que esto está inscrito, las sanciones por relevar información son altas". Y añadió: "Es importante que el subsecretario tenga responsabilidad por la información que va a manejar".

En la oposición también cuestionan que el jefe de la cartera de Interior podría quedar como un "superministro", dado los poderes políticos con los que contaría. "Podría vulnerar el régimen político presidencial que impera en Chile", critican en privado.

El último nudo dice relación con el seremi de Seguridad o el comisario de la región. La duda que se ha instalado con esta figura es quién se entenderá con el director de zona de Carabineros, si el seremi o el delegado presidencial.

Sin embargo, desde Interior señalan que será el delegado presidencial. Incluso, aseguran que esa autoridad "va a ser el jefe". "No queremos que exista un doble mando", agregan desde ese ministerio.

Respecto a la proyección de la discusión, aseguran que deberían quedar cuatro sesiones, estimando que entre fines de septiembre y principios de octubre debería estar despachado el proyecto.

### Agencia Nacional de Inteligencia Civil

Esta iniciativa, alojada en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, tiene por objetivo fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia.

Aunque sus integrantes se muestran optimistas para un pronto despacho de la iniciativa, confiesan que ahora están entrando a uno de las materias clave: la Agencia Nacional de Inteligencia Civil.

Desde la oposición, se muestran reacios a esta institución. La presidenta de la instancia, la diputada Camila Flores (RN), manifestó que está en contra de este cuerpo que se crea y adelantó que la discusión al respecto "se va a venir intensa".

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Brito (FA) indicó que "nuestra postura en torno a esto ha sido invariable en todos los años de tramitación de la nueva ley de inteligencia y es fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, dotándola de capacidades suficientes para el control, mando y conducción del sistema de inteligencia del Estado".

"El Presidente de la República necesita de informes que puedan adelantarse a sucesos que afecten a nuestro país. Para eso los servicios de inteligencia militar, policial y civil deben orientarse a funcionar como un sistema que permita robustecer las capacidades del Estado de Chile", complementó Brito.

Aunque en la comisión esperan despa-



▶ La Agencia Nacional de Inteligencia Civil está alojada en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

char el proyecto a la sala de la Cámara a finales de este mes, la discusión sobre este punto podría alargar los plazos.

"La meta que nos hemos impuesto es intentar sacar este proyecto durante el mes de septiembre, vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso ocurra, sin perjuicio de tener muy claro que este es un proyecto que impacta muy fuertemente en la sociedad y que por lo tanto hay que hacerlo rigurosamente a pesar de la premura que tenemos en cumplir con los plazos", manifestó la presidenta de la comisión.

Para cumplir con los tiempos, incluso, la comisión está sesionando de forma especial durante la mañana, aparte de las sesiones ordinarias que se dan durante la tarde.

### Ley antiterrorista: prueba de fuego esta semana

Entre todos los protagonistas hay una coincidencia: esta semana la Comisión de Seguridad de la Cámara debería despachar a la sala de la Cámara la ley antiterrorista.

Resueltos los nudos críticos -como el terrorista individual y el catálogo de autoridades que entran como víctimas de un atentado terrorista-, la comisión ha avanzado con cierta celeridad.

De hecho, entre los parlamentarios del oficialismo y de la oposición, además del gobierno, se muestran confiados en que esta semana -a más tardar el miércoles- la comisión pueda evacuar el proyecto al pleno de la Cámara de Diputados.

De no lograrlo, la discusión podría prolongarse hasta la semana del 23 de septiembre, de regreso de la distrital, donde los parlamentarios tienen trabajo territorial en sus regiones.

La presidenta de la comisión, Gloria Naveillán (IND), dijo que "si el ideal se diera y no hubiera ningún problema el miércoles, no hubiera que suspender la sesión antes ni nada por el estilo, podríamos citar hasta total despacho el miércoles y sacar el proyecto de la comisión".

La complicación que desliza Naveillán se da porque el miércoles es 11 de septiembre, un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973, lo que podría motivar a algunos parlamentarios a regresar con anticipación a sus respectivas residencias, ante hechos que puedan generar especial congestión vehicular en las calles de Valparaíso.

"La urgencia de discusión inmediata vencía este lunes, lo cual me permitía a mí citar hasta total despacho, pero el gobierno, no tengo idea por una falta de comunicación interna, obviamente por una falta de comunicación conmigo, le renovó la urgencia, y eso significa que ya no puedo citar el lunes hasta total despacho, y con una sesión normal más no alcanza", agregó Naveillán, aventurando que podrían tomarse el lunes y miércoles para despachar el proyecto.





► Desde un inicio la alcaldesa Irací Hassler ha llevado a cabo una serie de acciones con miras a frenar la mencionada ampliación carcelaria.

### Cámara solicita informe a Justicia por construcción de nueva cárcel de Alta Seguridad en Santiago

**Tras escuchar** los cuestionamientos expresados por los alcaldes de las comunas de Santiago y de Pedro Aguirre Cerda, la presidenta de la corporación, Karol Cariola, emitió un crítico oficio donde pide a la cartera entregar razones fundadas para construir una nueva cárcel especial en el sector de avenida Pedro Montt.

### Catalina Batarce

A raíz de cuestionamientos expresados por los alcaldes de Santiago y de Pedro Aguirre Cerda, Irací Hassler y Luis Astudillo, respectivamente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), ofició al ministro de Justicia, Luis Cordero, a fin de que informe sobre el proyecto de ampliación de Santiago 1 y que implica la construcción de una nueva cárcel de Alta Seguridad en el sector de avenida Pedro Montt.

Como se lee en el documento, la decisión se adoptó en función de las labores fiscalizadoras que posee la corporación y, además, luego del encuentro en medio del cual se escucharon alegaciones de ambos jefes comunales.

En la reunión, dice el escrito, los alcaldes "expusieron una gran preocupación y rotundo rechazo a la medida, tanto por la ausencia de su participación como autoridades locales en la discusión, así como por los motivos de la inconveniencia de construir una cárcel de alta o máxima de seguridad en un sector urbano que no es propicio para albergar una cárcel de estas características".

Así, y a pesar de que hasta ahora la titular de la Cámara había evitado tomar una postura crítica como la de su compañera de partido y jefa comunal de Santiago, el texto cuestionó en duros términos el proyecto.

"Hablamos de la comuna capital del país, sector con alta densidad poblacional, urbana, próxima a liceos, universidades, áreas verdes, parques de alcance metropolitano, como es el Parque O'Higgins, centros de eventos y escuelas deportivas. Sector que, además, ya cuenta con recintos penitenciarios que han provocado en el territorio bajos niveles de cohesión social, baja tasa de participación comunitaria y altos sentimientos de inseguridad. Esto último, derivado de la gran cantidad de delitos e incivilidades que se producen en sus alrededores, como homicidios de alta connotación pública, prácticas masificadas en el último tiempo como la de los 'peloteros', amenazas de bomba, comercio informal, tráfico y presencia constante de grupos delictuales y actividades sospechosas", se señala en el documento.

Considerando aquello, y que además se hace presente que en el lugar hay un rápido acceso a rutas de escape y bajo control, se prevé que la situación descrita podría empeorar. "Es de estimar, entonces, que la instalación de una nueva cárcel agudice estas problemáticas y las amplifique cuantitativa y cualitativamente", sostiene el oficio.

De esta forma, se pide al secretario de Estado que informe respecto a los motivos y razones de esta decisión.

Así, también se solicita entregar copias del oficio enviado al Ministerio de Vivienda para iniciar el procedimiento de modificación del plan regulador de Santiago; de los informes técnicos de las unidades del Ministerio, Subsecretaría de Justicia y Gendarmería sobre la ubicación de la nueva cárcel y de los informes técnicos sobre las ubicaciones evaluadas para el emplazamiento del nuevo penal; y, por último, del proyecto del nuevo recinto.

Esta nueva arremetida contra la disposición del gobierno se conoce luego de que el pasado jueves 5 de septiembre la comuna de Santiago emitiera el informe técnico con que formalmente se opuso a la construcción de las nuevas plazas carcelarias en la comuna.

Como publicó este medio, en el documento remitido a la cartera que dirige Carlos Montes, el municipio argumenta que la propuesta no respetaría instrumentos de planificación establecidos, que no se ha hecho consulta ciudadana, que faltaría documentación, que la ley invocada sería inconstitucional y que habría impactos urbanísticos, sociales y económicos negativos asociados a la construcción.

Desde un inicio la alcaldesa Hassler ha llevado a cabo una serie de acciones con miras a frenar la mencionada ampliación carcelaria. De hecho, la autoridad edilicia acusó al Ejecutivo de "improvisación", e inició una ardua cruzada para conseguir apoyos en contra de la iniciativa anunciada por el gobierno como respuesta a la ola de homicidios en la Región Metropolitana y para combatir el hacinamiento carcelario que registra el sistema.

Pese a lo anterior, tanto el ministro Cordero como el resto del gabinete se ha mostrado firme en materializar la propuesta. Han señalado al respecto que, o se construye un nuevo recinto, o probablemente se tendría que dictar una ley de indultos generales para descomprimir el nivel de ocupación de los penales.

"Por la urgencia que estamos enfrentando, por la crisis inminente que podemos enfrentar, el único espacio donde en la actualidad es posible desarrollar a cabo un proyecto que permita resolver la situación penitenciaria es en la zona de Pedro Montt", ha indicado en diversas oportunidades el titular de Justicia.

### Nacional Edición papel digital

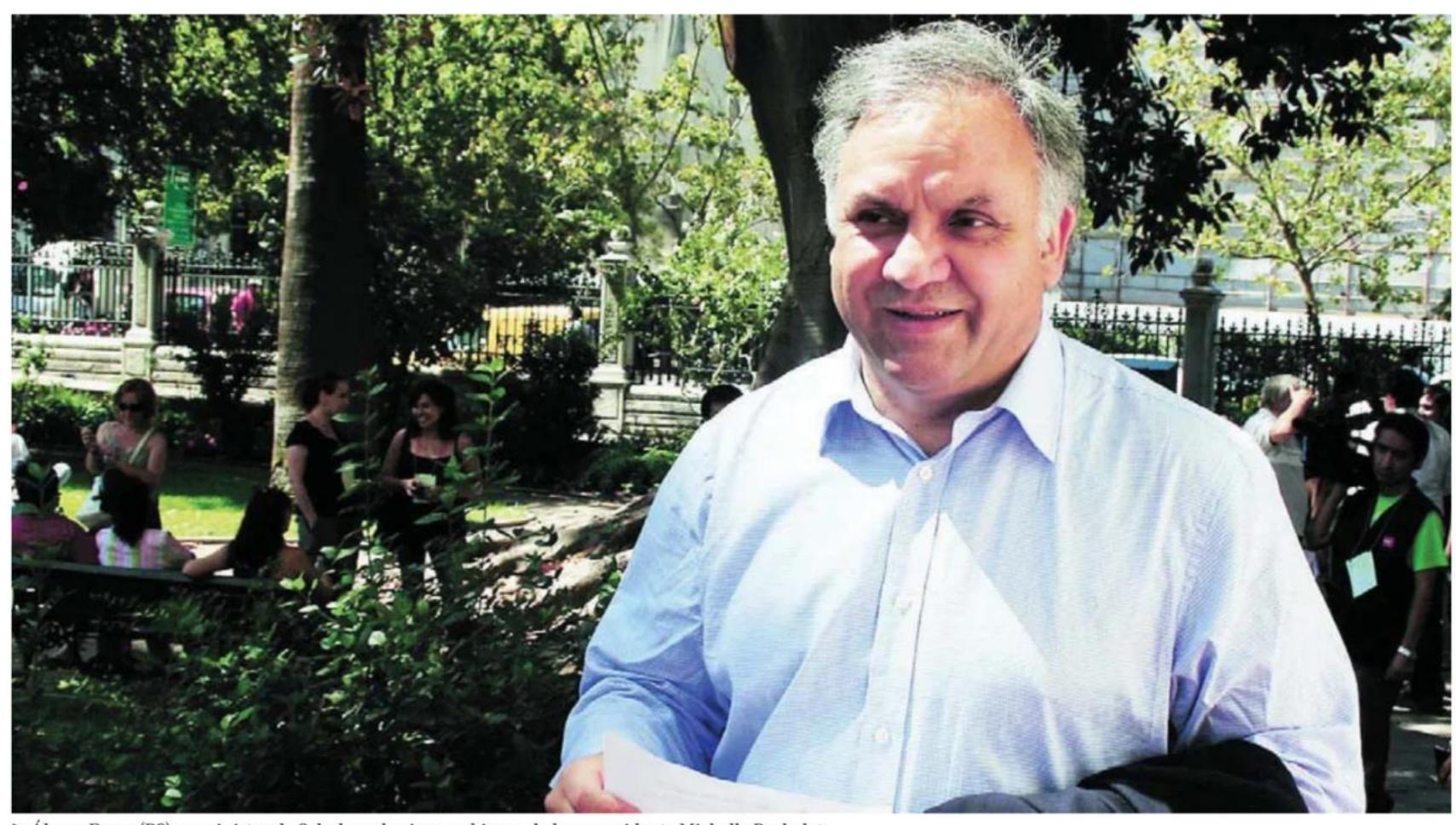

► Álvaro Erazo (PS), exministro de Salud en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

### Álvaro Erazo: "Para darle viabilidad a esta reforma (de salud) tiene que haber una transición ordenada, no que de un día para otro se acaben las isapres"

El exministro de Salud, quien renunció hace poco al Comité de Expertos convocado para idear los ejes de la reforma sanitaria por desavenencias con parte de lo propuesto, aborda lo que a su criterio debe primar. Dice que Fonasa está muy cerca de llegar a ser un seguro universal y plantea que "sería un error cortarle las alas".

### Roberto Gálvez

El lunes de la semana pasada, el Comité de Expertos convocado por la Comisión de Salud del Senado entregó un informe de 37 páginas en que plantean su propuesta para la reforma de salud que, en paralelo, trabaja el gobierno y que, según quedó comprometido en la ley corta de isapres, lo tiene obligado a presentar el 1 de octubre diversos proyectos de ley que apunten en ese sentido.

Dicho comité está integrado por Paula Daza, Emilio Santelices, Marco Antonio Núñez y Fernando Araos, entre otros. Álvaro Erazo, exministro de Salud en el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue elegido por el oficialismo como uno de sus representantes en la instancia, pero, según confirmó a **La Tercera**, renunció a la misma por algunas "diferencias".

"En el comité tuvimos discusiones, pero siento que hizo un aporte. Formo parte de los firmantes, pero sentí que ya cumplí una etapa y hay aspectos que no comparto. El fondo de compensación de riesgo para la isapres me opuse a hacerlo sin un monitoreo: me parecía que se puede pecar de falta de rigurosidad en aquello. Mi balance es que el

comité avanzó en temas que ya estaban planteados", dice.

### ¿Cómo ve la discusión actual?

Como se han ido acortando los plazos, esto indudablemente ha activado los debates. Veo que se vuelve a poner en el tapete la viabilidad del sistema de isapres, pero hay bastante consenso en los temas que se deben resolver.

### ¿Cuáles son esos consensos?

El rol de la Atención Primaria de Salud y su universalización, que es componente de la reforma del gobierno, es un gran consenso alcanzado. Es innovador, resolutivo, con capacidad de articulación. Abre puertas a la afiliación de afiliados de isapres, de Fonasa y los que no tienen ninguna afiliación. Es un cambio de paradigma. El otro aspecto es el fortalecimiento de Fonasa con su cobertura complementaria, un paso muy trascendente para los afiliados. Por otro lado, el cumplimiento del mandato de los tribunales y de la ley corta: lo del término de las prexistencias, que haya una sola tabla única. Todo eso cuenta con el aval de todos los sectores.

### Nacional Edición papel digital

#### **SIGUE** ▶ ▶

#### ¿Qué nudos quedan por resolver?

Tiene que ver con cómo las isapres logran compatibilizar las condiciones de rentabilidad, bastante limitadas, con la eventual obligatoriedad de un plan único o de planes que ya no dan diversidad de oferta porque lo establece la ley. La sostenibilidad de las isapres tiene que ser puesta a prueba, sobre todo cuando se va a facilitar, desde el punto de vista de los derechos de las personas, que no se puede sobrepasar mandatos de seguridad social. Por eso hay que ver cuán eficientes podrán ser las isapres en avanzar hacia una transición, o que ellas pretendan sobrellevar su operación a costa de los afiliados.

#### ¿Y el Fondo Universal de Salud?

Lo veo como la posibilidad de que todas las fuentes de financiamiento, aparte del aporte fiscal, sean administradas por una entidad que debiera ser Fonasa, en la medida que Fonasa no solo atiende y gestiona hacia redes hospitalarias, sino que cuenta con modalidades de convenio. En Chile Fonasa está muy cerca de llegar a ser un seguro universal. Sería un error cortarle las alas. Hay que dotarlo de mayor vitalidad y se equivocan cuando dicen que es darle la espalda a la gente. Si son las isapres las que le han dado la espalda a los afiliados. Cuánto podrán corregir eso ahora es lo que está pendiente.

#### ¿Y el futuro de las isapres, ve que es un nudo?

Sí, es otro nudo, por lo que las propias isapres han planteado, que es el fondo de compensación de riesgo. ¿Estamos en condiciones para implementarlo en Chile? Yo veo que hay que probarlo y validarlo técnicamente de acuerdo a una evidencia, un piloto probado en isapres que pudiera dar cuenta y garantías de que tenga pertinencia, validez técnica y no sea ilusorio. Se necesita rigurosidad.

### Algunos sectores han planteado esto como un "salvataje 2.0 , después de lo ocurrido en la ley corta.

Es un mecanismo técnico instrumental que permite solidarizar riesgos y darles sostenibilidad a las aseguradoras privadas. Pero hay que ver fundamentalmente si el recurso va a tener un criterio economicista, o que apunte hacia la población afiliada en isapres. Lo que no quiere la gente es terminar pagando ellos. Hay que ser cuidadosos en estos instrumentos técnicos que pueden servir en una dirección u otra. Por eso es razonable un piloto, como lo fue con el plan Auge.

### ¿El gobierno ya botó su reforma?

No lo veo así. Se han dado pasos importantes. El copago cero es un referente importante, porque va al corazón de la protección financiera de la población. La universalización de la atención primaria es otro paso importante. Y esto se va a jugar ahora: la modalidad complementaria de Fonasa, que ojalá logre un impacto favorable para la población. Fonasa debiese ser respaldado fuertemente por el Ejecutivo y ahí vamos a sentir efectivamente el rol que quiere dársele.

Pero el programa de gobierno planteaba ponerle fin al sistema de isapres y dejarlas

### como seguros complementarios, y eso está lejos de ocurrir.

Las isapres sí tienen capacidad de reconvertirse hacia seguros complementarios. Los seguros son útiles y necesarios que estén, pero para darle viabilidad a este proceso de transformación, a esta reforma, tiene que haber una transición ordenada, no que de un día para otro se acaban las isapres. Eso es ilusorio, ingenuo, no da cuenta de una protección a las personas.

### ¿Dice que el gobierno se dio cuenta de que no había que borrar todo de un plumazo? Claro, alguien que piense así... es ilógico.

#### ¿Pero siguen existiendo dos almas al interior del gobierno en este sentido?

Es que la discusión de la reforma de salud perfectamente puede no quedar resuelta en este gobierno. Y tiene que ver con la sensibilidad de cada actor político de la coalición de gobierno. Más que dos almas, hay visiones sesgadas que no ven el conjunto de problemas del sistema, propio de sistemas asimétricos. Sí va a haber diferencias, pero mi postura es a mirar esta reforma en una proyección de más de lo que queda de gobierno. Hay que sentar precedentes jurídicos, legales y estratégicos que den señales claras hacia dónde avanza el sistema chileno. Si no lo hubiéramos mirado así lo del Auge, hubiésemos fracasado. Ese sentido aún no termina de decantar en los actores políticos. Los que crean en modelos de multiseguros tendrán que probarlo, pero los que creemos en un seguro universal también corresponde que no signifique esto un sistema estatal único, sino una seguridad social, actuando en sinergia con los seguros privados.

#### ¿Es crítico de la estrategia del gobierno para abordar la reforma?

Todavía siguen siendo bastante difusos los elementos adicionales de la reforma, pero también es cierto que es algo que vamos a ver mientras busque medidas más eficientes para dejar instalados los ejes de la reforma. Creo que el gobierno está seleccionando los proyectos de ley más urgentes, necesarios y eficientes de hacer, sin perder de vista el horizonte del programa de gobierno.

### ¿Ha sido responsabilidad del gobierno que una gran reforma en esta materia no se haya instalado con la fuerza que se pensaba?

El gobierno ha actuado con cautela y estrategia. Probablemente no existirá un gran anuncio de gran reforma, cuestión que ya está probada: que grandes anuncios así quedan en escritorios o en el propio Parlamen-

#### A propósito, el gobierno también tiene que abordar la realidad de sus fuerzas en el Congreso para avanzar en esta materia...

A mí me parece que ha sido consistente sintiendo que esto no se da en cuatro años. Sí, uno espera mayor explicitación de los contenidos, pero entiendo que post Fiestas Patrias el gobierno lo calibrará. Más que minimalista o maximalista, hay que ser eficaz.



 "Las isapres sí tienen capacidad de reconvertirse hacia seguros complementarios", dice el exministro Erazo (PS).



DECRETO SECCIÓN 1ª Nº 3382 LAS CONDES, 20 de Septiembre de 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: el ingreso INSP.N°750/2023, Providencia N°3030/2023, la existencia de la estructura soportante de publicidad instalada en la fachada oriente del edificio ubicado en Avda. Américo Vespucio Norte N°280 de propiedad de la Comunidad Edificio Presidente Riesco, RUT: 56.055.040-5, administrado por el Sr. Edmundo Espinoza, RUN: 9.870.922-3, sin permiso municipal, el INF. DOM N° 85 de fecha 26.05.2023 del Director de Obras Municipales, mediante el cual solicita se dicte el Decreto de Demolición y retiro correspondiente; la Ordenanza Local para el Otorgamiento de Permisos para la Instalación de Propaganda o Publicidad en Propiedad Privada en la Comuna de Las Condes (Decretos Sección 1º Nº Nº6259/2018 y su modificación Nº3625/2019), el artículo 2.7.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 148 y siguientes del DFL Nº 458 de 1975 del MINVU, D.O. de 13.04.76, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo 151 del DFL Nº 458 de 1975 del MINVU, D.O. de 13.04.76, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el Decreto Alcaldicio Sección 1ª Nº2484 de fecha 12.07.2023 que establece el orden de subrogancia del cargo de alcalde y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

### DECRETO:

- 1.- ORDENASE LA DEMOLICIÓN Y RETIRO, DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de notificación del presente Decreto, debido a que no cuenta con el permiso municipal correspondiente, de la estructura metálica soportante de publicidad instalada en la fachada oriente del edificio ubicado Américo Vespucio Norte N°280 de propiedad de la Comunidad Edificio Presidente Riesco, RUT: 56.055.040-5, administrado por el Sr. Edmundo Espinoza, RUN: 9.870.922-3, con domicilio para estos efectos en la misma dirección.
- 2.- En caso de incumplimiento del presente Decreto, la Municipalidad procederá a la demolición sin más trámite y por cuenta del propietario. Requiérase el auxilio de la Fuerza Pública, en caso de que sea necesario, la que deberá ser facilitada al funcionario municipal encargado de ejecutarla con la sola exhibición de una copia autorizada del presente Decreto.
- 3.- NOTIFIQUESE el presente Decreto por el Secretario Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del D.F.L. Nº 458/75 del MINVU
- 4.- Incorpórese el presente Decreto en la página Web de la Municipalidad de Las Condes.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

(FDO.) JUAN MANUEL MASFERRER VIDAL - ALCALDE (S)
JORGE VERGARA GOMEZ - SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes

JORGE VERGARA GOMEZ SECRETARIO MUNICIPAL



# De Chile a Harvard o Chicago: el salto de 19 jóvenes que estudiarán en las mejores universidades de EE.UU.

Este 2024 casi una veintena de estudiantes entró a universidades de excelencia, tanto con becas completas o ayudas financieras, con el apoyo de EducationUSA, una oficina del Departamento de Estado y la Embajada de EE.UU., que durante varios años ha orientado a jóvenes que quieren seguir su enseñanza en el país norteamericano.

#### Mariana Orellana

Las universidades estadounidenses se han destacado como casas de estudio de excelencia académica, liderando generalmente los rankings mundiales de educación superior. El Top Global Universities 2025, por ejemplo, da cuenta de que 25 instituciones de ese país se posicionaron entre las 100 mejores del mundo. Y hoy un puñado de chilenos mira a algunas de ellas de cerca.

Entre estas se encuentra la Universidad de Chicago. Hasta ahí llegará Colomba Cubillos (19), una joven de Ñuñoa que iniciará el 30 de septiembre sus estudios en economía en esta institución.

Cubillos quería estudiar desde pequeña en el país norteamericano: "Siempre tuve la idea, desde los 12 años, pero mi gran problema era el inglés. Mi colegio nunca tuvo un enfoque de doble idioma, entonces esa era mi mayor barrera. Pero llegó la pandemia y me puse full a estudiar inglés", comenta a La Tercera.

Ella llegará hasta Estados Unidos gracias al apoyo de EducationUSA, una oficina del Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos que durante varios años ha orientando a jóvenes estudiantes que quieren estudiar en el gigante norteamericano. La agencia, además de asesorar de forma gratuita, cuenta con tres programas exclusivamente pensados para estudiantes en sus últimos años de enseñanza media. Uno de esos es Fondos Oportunidad, que ayuda a estudiantes sobresalientes con limitada solvencia económica en sus postulaciones considerando que algunas universidades cobran por postular-, además de asesorar y preparar a los aspirantes.

La entidad comenta que este año son 19 estudiantes que entraron a universidades de



► Colomba Cubillos estudiará en la Universidad de Chicago y Angeline Morgado en la Universidad de Wisconsin-Madison.

excelencia, tanto con becas completas o ayudas financieras, como Dartmouth, John Hopkins, Duke, Notre Dame, Harvard, Southern Florida o Washington and Lee.

Otra de ellas es Angeline Morgado, quien llegó a Chile a los 12 años junto a sus padres desde Venezuela. Por sus labores como activista y vocera de América Solidaria Chile, obtuvo una beca completa en la Universidad de Wisconsin-Madison, institución posicionada como la número 50 de Estados Unidos según Forbes y 116 del mundo, arriba, por ejemplo, de la Universidad de Chile (139): "Busqué universidades que estuvieran cerca de áreas donde la ciencia política fuera algo importante, buenos departamentos de ciencia política o de estudios globales, universidades que buscaban innovar, y de esas postulé a la que voy", cuenta.

Parte de las motivaciones para estudiar en Estados Unidos, además del prestigio académico, tiene que ver con el proceso de postulación. Este, a pesar de su complejidad, no solo tiene en consideración pruebas estandarizadas como en Chile. Las universidades también realizan entrevistas a los postulantes, considerando sus actividades extracurriculares.

"Creo que lo que me abrió las puertas es que no solo valoraban el tema académico, sino que valoraban lo que hacía como persona, lo que he hecho, mi familia, un grupo muy grande de cosas que no solo involucraba alguna prueba, sino todo lo que hemos trabajado y nuestros intereses", se extiende Cubillos.

Miguel Huerta, director de EducationUSA Chile, explica que "distinto a cómo uno postula a las universidades en Chile, donde se consideran las notas de enseñanza media y el puntaje que uno obtiene en la PAES, en Estados Unidos tienen una admisión que se llama holística, que mira a la persona más allá de lo que son las notas. Les interesan las notas, pero también otras cosas que han hecho fuera del colegio: actividades extracurriculares, entrevistas, pasiones, ensayos",

Uno de los factores que motiva a varias personas a postular es la flexibilidad que tienen las universidades estadounidenses en lo que se refiere a la elección de carrera: "Tú no necesitas tener claro cuál es la carrera que quieres hacer. Puedes postular como indeciso y elegir la especialidad después, y da lo mismo, porque una vez que entraste, tienes los dos primeros años para explorar las carreras que te interesan, y al final de tu segundo año te decides", detalla Huerta.

EducationUSA, en tanto, realiza entrevistas a los interesados en los programas para asegurarse de que tengan un buen currículum que los haga destacar en su postulación y, por consiguiente, puedan conseguir becas completas y ayuda financiera, ya que los valores de arancel son diez veces mayores que los de las universidades chilenas, pero con este tipo de ayuda llegarían a pagar menos que en Chile. Por ejemplo, Cubillos consiguió una beca que cubre el 97% de sus gastos, entre colegiatura, hospedaje, comida, pasajes y visa, entre otros.

Al igual que Colomba y Angeline, ya son varios los estudiantes que han logrado entrar a universidades de prestigio académico. Santiago Salazar y Nicolás Andrade, por ejemplo, fueron aceptados en la Universidad de Harvard y actualmente están cursando segundo y tercer año, respectivamente, en la institución.



► Garrido dijo que el prófugo Tomás Antihuen no ha salido del territorio nacional.

# Fiscal Garrido espera que nuevos hallazgos en caso de carabineros asesinados permitan pesquisar a otros participantes

Este viernes, la PDI encontró, tras diligencias en la comunidad mapuche Nicolás Calbullanca, tres chalecos antibalas pertenecientes a los uniformados asesinados. Además, durante la misma jornada se hallaron dos radios, un escudo balístico y dos contenedores con disuasivos químicos.

### Joaquín Barrientos

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió este domingo a los nuevos hallazgos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en la investigación por el asesinato de tres carabineros en abril pasado en Cañete.

Este viernes, la PDI realizó una serie de diligencias al interior de la comunidad mapuche Nicolás Calbullanca, en el sector de Lleu Lleu, alrededor de 800 metros de donde fueron asesinados los policías.

En el lugar se encontraron tres chalecos antibalas, que las instituciones policiales confirmaron que pertenecieron a Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, dos radios portátiles y, además, dos contenedores con disuasivos químicos. Posteriormente, durante la misma jornada, Carabineros encontró un escudo balístico.

Respecto a los avances que podrían entregar a la investigación estos nuevos hallazgos, Garrido señaló en entrevista con Estado Nacional de TVN, que "el hallazgo es relevante porque nos ratifica nuestra hipótesis en el sentido de cuál fue el lugar de huida de las personas que atacaron a los funcionarios de carabineros".

Consultado respecto a la cercanía al lugar del delito en que fueron encontrados estos elementos, señaló que existe una colaboración entre Carabineros, el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la institución y la PDI para el hallazgo de los elementos.

Respecto a las expectativas del Ministerio Público por los antecedentes que pueden entregar estos hallazgos, mencionó que esperan que "estas especies nos permitan obtener antecedentes en términos de evidencia o de posibilidades de comparaciones de ADN o de otro tipo de peritajes que nos permitan reforzar los elementos de imputación".

"Siempre es conveniente seguir ahondando o seguir aportando antecedentes en ese mismo sentido, pero también que nos permitan dirigir nuestras pesquisas hacia otras personas que han participado en este hecho", agregó al respecto.

Luego de que el pasado 29 de julio más de 100 operativos policiales concretaran la detención de los hermanos Felipe y Yeferson, además de Nicolás Rivas Paillao, se encuentra prófugo de la justicia Tomás Antihuen Santi. La Fiscalía emitió el 2 de agosto una alerta roja internacional ante el peligro de una eventual salida de Antihuen Santi del país.

Garrido señaló que no ha salido del territorio nacional y que habría probablemente cómplices que estarían cooperando con su huida.

"Mantener una huida durante tanto tiempo nos parece que es difícil de realizar si no se cuenta con algún grado de colaboración de algunas personas. Y eso es lo que explicaría también la mantención de este tiempo de parte del imputado en calidad de prófugo", señaló al respecto. ●

### y marzo de 2023, durante el período alcaldicio de Jorge Saquel (Independiente), se malversaron un total de 157 millones de pesos.

RECHAZAN SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE FUNCIONARIAS DE CURACAUTIN

En la denuncia realizada por la actual administración, se señala que entre noviembre de 2019

Romería al Cementerio General: gobierno informa de 23

detenidos y anuncian querellas por uso de bombas molotov

### Durante la mañana de este domingo se realizó la romería al Cementerio General en recuerdo de las víctimas del gobierno militar, manifestación que dejó un saldo de 23 personas detenidas. De acuerdo a lo que detalló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fueron alrededor de 3 mil las personas que participaron de la romería, la

cual empezó su recorrido en el sector de Los

Héroes, pasando por La Moneda, rumbo al

Cementerio General.

PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN FRAUDE MUNICIPAL

"Hay 1.800 efectivos de carabineros desplegados en este momento y hay 342 medios logísticos desplegados en estos momentos", enfatizando que "creo que hemos conseguido mejores resultados en materia de control del orden público", manifestó Monsalve. Es así como explica que en el paso de

la romería por Morandé, por el costado de



La Moneda, los incidentes fueron menores. El subsecretario del Interior detalló que se detuvo a 23 personas; dos, por el uso de bombas molotov. Finalmente, Monsalve informó que hubo una persona lesionada con arma blanca en las cercanías del metro Recoleta, la que se encuentra en riesgo vital, pero aún se está determinando si el hecho tiene alguna relación con la romería.

### Encuentro de montañismo tendrá Expo en plena calle Bandera



Con foco en la sustentabilidad, este 12, 13 y 14 de septiembre se realizará la 5ta. versión de la Semana Internacional de la Montaña, organizada por el Programa Andes Santiago de Corfo y la Corporación de Desarrollo Regional de Santiago.

La actividad es gratuita, previa inscripción en www.andesstgo.cl., y se iniciará el jueves con un seminario con deportistas -entre ellos el montañista paralímpico Julio Soto y el experimentado Andrés Zegers- guías, instructores, arrieros de la zona de Farellones y el Cajón del Maipo, y cerrará con una rueda de negocios y *networking*, incentivando el área turística.

El viernes se realizará una Expo abierta en plena calle Bandera, que mostrará la oferta turística en la Región Metropolitana y contará con muro de escalada, simulador de esquí, muestra de avifauna, y experiencia arriera. El sábado habrá una actividad de esquí en el Centro de Montaña El Colorado. La Iniciativa busca posicionar a Santiago como la capital del turismo de montaña, de la mano de los operadores turísticos de la zona y de los expertos en montaña y actividades *outdoor*.

### Dictan prisión preventiva para militar imputado por eventual femicidio

El Juzgado de Garantía de Cochrane dejó en prisión preventiva este domingo a un militar de 32 años imputado por el delito de femicidio tentado en contra de su pareja. Según explicó la fiscal Estefanía Leiva, perteneciente a la Fiscalía Local de Cochrane, en la Región de Aysén, "la denuncia se originó el pasado sábado 31 de agosto, por hechos en contexto de violencia intrafamiliar que habrían ocurrido el jueves 29 de agosto en horas de la noche". En ese contexto, el imputado agredió a su pareja y la asfixió, según expuso la Fiscalía. Posteriormente, la víctima logró zafarse y huyó del lugar. El militar fue detenido por Carabineros de la Cuarta Comisaría de Cochrane.

### Condenan a 17 años de presidio a hombre que asesinó a su padre de 76 años en Nacimiento

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a un hombre a 17 años de presidio efectivo por su responsabilidad en el delito consumado de parricidio, en Nacimiento, Región del Biobío. El crimen cometido por Víctor Alfonso Conejeros Aburto contra su padre de 76 años, fue en abril de 2022 El tribunal dio por acreditado que el acusado utilizó diversas armas para agredir a su padre en el rostro, cabeza, cuello y diferentes partes del cuerpo. Producto de dicha agresión, el hombre de 76 años falleció y según el informe de autopsia se comprobó que la causa de muerte correspondía a múltiples heridas contusas, cortopunzantes y cortantes, siendo las heridas cervicales vitales y mortales.



► El ex candidato Edmundo González observa el día en que emite su voto en las elecciones presidenciales del país, en Caracas, el 28 de julio de 2024. Foto: Reuters

# Edmundo González llega a España para recibir asilo político y abre interrogantes sobre estrategia de la oposición venezolana

El excandidato presidencial dijo que su salida de Caracas "estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas". La líder opositora María Corina Machado aseguró que González prestará juramento el 10 de enero de 2025.

### Fernando Fuentes

Durante los últimos días, personas cercanas a Edmundo González insistieron en que el candidato presidencial opositor se quedaría en Venezuela y no estaba tramitando ningún asilo político. Pero se trataba de una estrategia para adelantar de manera discreta una operación compleja que permitiría que el exdiplomático de 75 años pudiera volar a España. González arribó el domingo a ese país en busca de asilo, dijeron autoridades españolas, horas después de abandonar Venezuela en medio de una crisis política y diplomática por las disputadas elecciones del 28 de julio pasado.

González, quien ha desafiado la declaración de victoria del presidente Nicolás Maduro y que estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio, aterrizó en torno a las 16.00 horas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) con su esposa y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales de España, Diego Martínez Belío, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en un comunicado. Fueron recibidos por la secretaria para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo. González llega a un país donde se sentirá en casa, pues allí mismo vive su hija, exiliada también por el régimen chavista.

"Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y afectuoso saludo, junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibida de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid", señaló González a su arribo al país ibérico. "Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos", agregó.

En declaraciones a CNN en Español este

domingo, el abogado de González, José Vicente Haro, dijo que la decisión del líder opositor de salir de Venezuela y buscar asilo político en España obedeció a "decisiones de urgencia" que tomó en cuestión de horas para preservar su vida, su libertad, y para garantizar el bienestar de su familia. "Su vida corría peligro, su integridad física, su libertad y lo que es, en general, sus seguridades personales corrían peligro", indicó Haro en entrevista.

En la misma línea, la líder opositora María Corina Machado escribió en X que González había huido para proteger su "libertad, su integridad y su vida". "Las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo", añadió.

La afirmación de González es compartida por Machado, quien aseguró que ella seguirá luchando desde Venezuela, mientras que el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) lo hará "desde afuera". "Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes", dijo Machado a través de X, prometiendo que González prestará juramento el 10 de enero de 2025, cuando comience el próximo período presidencial.

José Vicente Haro también compartió que la decisión se tomó en las últimas horas de la medianoche del viernes, luego de que opositores denunciaran que las fuerzas de seguridad de Venezuela habían rodeado la embajada de Argentina en Venezuela, lo que fue calificado como "asedio" del gobierno de Maduro. La situación se extendió a lo largo de la noche hasta la mañana de este sábado.

El ministro de Asuntos Exteriores español,

#### **SIGUE** ▶ ▶

José Manuel Albares, relató a la televisión española que su traslado a Madrid estaba planeado desde hacía días y el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que ahora comenzaría el proceso de asilo de González, cuya resolución, según el Ministerio, "será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos". "España está comprometida con la democracia y los derechos humanos en Venezuela", escribió Albares en su cuenta de la red social X.

González había buscado refugio en las embajadas holandesa y española en Venezuela después de las elecciones, informaron funcionarios holandeses y venezolanos. El ministro de Asuntos Exteriores holandés, Caspar Veldkamp, dijo en una carta a su Parlamento el domingo que el candidato opositor había solicitado urgentemente refugio en la embajada holandesa el día después de las elecciones. "A principios de septiembre, Edmundo González indicó que (...) quería irse y continuar su lucha desde España", agregó Veldkamp.

Albares negó este domingo que haya existido algún tipo de negociación entre el gobierno de España y representantes de Maduro para conceder asilo político a González. "No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el de Venezuela. El asilo político ha sido solicitud personal de Edmundo González", aseguró el canciller español.

Asimismo, insistió en el "compromiso del gobierno de España con derechos políticos de todos los venezolanos" y negó también que el exjefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, haya sido parte de la mediación. "España no da ninguna contrapartida", dijo y agregó que "la posición del gobierno de España no cambia en absoluto con respecto a lo que era anteriormente a la salida de Edmundo González".

Previamente, el diario español El País había informado que "Rodríguez Zapatero ha desempeñado un papel clave en las gestiones" para la salida de González. De igual forma se manifestó el diario ABC, que aseguró que el exilio del líder opositor venezolano es el "enésimo servicio de Zapatero al chavismo".

En entrevista con la televisión estatal española, Albares no descartó que González y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reúnan. Esto sería al regresar a España, pues el jefe del Ejecutivo se encuentra de viaje oficial en China.

El diario español El Mundo reveló detalles desconocidos de ese trayecto que permitió a González estar seguro. "El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viaja el abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela ha aterrizado a las 10:29 horas en el aeropuerto portugués de Lajes, en la isla Terceira del archipiélago de las Azores", detalló. Agregó que González viajó en "una aeronave militar española, del modelo F900 Dassault Falcon, que había despe-



► Carolina González, hija del ex candidato, sale de la Base Aérea de Ardoz, en Madrid.

gado casi seis horas antes del aeropuerto Internacional de Las Américas, en Punta Caucedo, República Dominicana, adonde había llegado desde Venezuela en las horas previas". Ese avión lo espero en ese país varias horas.

Para el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el exilio de González hacia España marca el "hasta el final" de lo que calificó una "obra bufa" que, según destacó, causó "zozobra" entre la población venezolana después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

"Edmundo González Urrutia escenificó su despedida en pista del aeropuerto de Maiquetía. Ahí ocurrió el capítulo final de dicha mediocre obra que desencadenó zozobra, sangre, sudor y lágrimas a espectadores inocentes", indicó este domingo en alocución a los medios.

Saab, al pronunciarse sobre la salida del país de González con destino hacia España, dijo que su despacho ya conocía desde hace semanas que tal situación se produciría. "Fuimos informados por las autoridades venezolanas de la solicitud de asilo realizada en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y las relaciones diplomáticas entre Estados", afirmó en conferencia de prensa, según consigna el medio Efecto Cocuyo.

En tanto, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos lamentaron el exilio forzado de Edmundo González. "Hoy es un día triste para la democracia en Venezuela", indicó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien manifestó que "en una democracia, ningún líder político debe verse forzado a buscar asilo en otro país".

"Edmundo González hizo solamente lo que correspondía en esta oportunidad, Venezuela definitivamente no necesita ni un solo preso político más, ni un solo torturado más, no necesita ni una víctima más de violaciones sistemáticas de derechos hu-

manos. Sabemos lo que son las cárceles del régimen y sabemos la triste naturaleza humana de la cadena de mando de la represión dictatorial", señaló OEA en un comunicado, en el que reitera su postura en la que lo reconocen como ganador de las elecciones. "En este proceso electoral que no ha terminado, todavía debemos seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio pasado asuma la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en enero del año que viene".

"Esto constituye un golpe emocional, aunque racionalmente pudiera ser predecible. Que Edmundo estuviera en Venezuela generaba la percepción de que su heroísmo era señal de fortaleza del triunfo electoral. Nadie quedó exento de la persecución del régimen, incluyendo niños, adolescentes, personas enfermas, adultos mayores. El miedo se apoderó de gran parte de la población", explicó a El Mundo el experto electoral Jesús Castellanos, quien destacó que el nombramiento del duro del régimen venezolano, el capitán Diosdado Cabello, al frente del Ministerio de Interior hizo aumentar aún más si cabe el temor.

¿Se trataría entonces de un triunfo del régimen? Para Castellano sí "en este momento", ya que consigue el objetivo perseguido. Pero se trataría de un hecho que no cambia la realidad del 28J, "pues pese a que Edmundo esté en España, sigue siendo presidente electo y existen suficientes pruebas de ello".

Analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo opinan que "no se puede edulcorar" la situación: Es una derrota política
para la oposición, mas no el final. "El exilio de Edmundo González es un golpe anímico muy duro para la oposición y una derrota moral para la causa democrática. Un
presidente electo en el exilio refuerza la narrativa de que el chavismo seguirá en el poder y que cada vez son menores las posibilidades de una transición política», expresó el politólogo Luis Rendueles.

En ello coincide el consultor político, Ricardo Ríos, quien no cree que la salida de González del país obedezca a una estrategia de la oposición liderada por María Corina Machado, sino una decisión tomada por la represión gubernamental. "Yo pienso que esto es una derrota política para la oposición, probablemente la más importante o quizá la única desde el 28 de julio para acá. Porque la publicación de las actas y la demostración de exponer a la luz pública lo que pasó el 28 de julio fue una jugada magistral que hace que el no reconocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los resultados no haya sido una derrota para la oposición", sostuvo.

Según Reuters, el hecho de que Maduro haya permitido la salida de González a pesar de la orden de detención que enfrentaba puede suavizar algunas de las duras críticas internacionales recientes contra él. Machado, sin embargo, sigue siendo objeto de una investigación y permanece en un lugar desconocido desde los comicios, saliendo sólo ocasionalmente para liderar mítines.

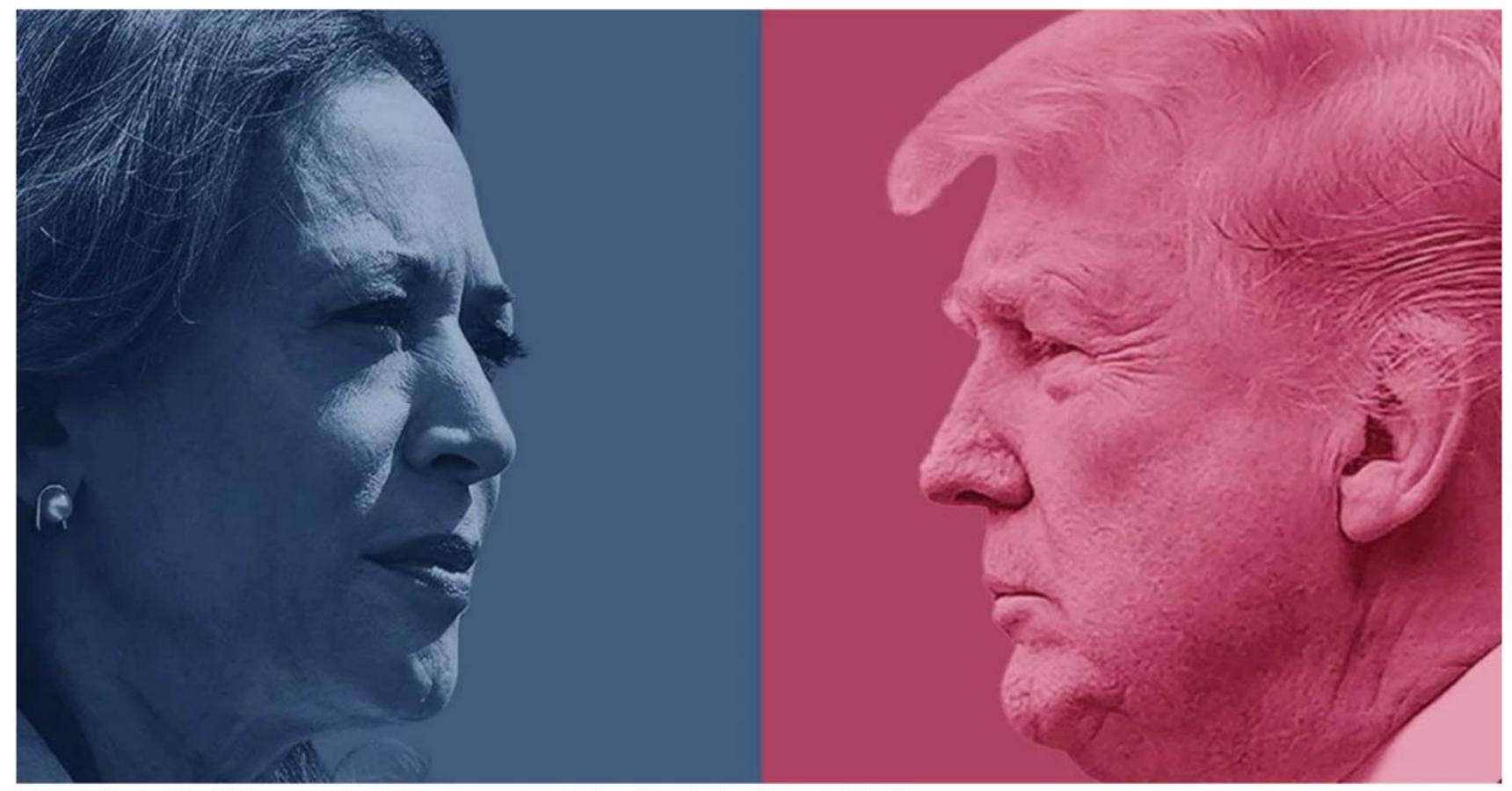

►Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán este martes en el National Constitution Center de Filadelfia.

### Kamala Trump y Donald Trump llegan empatados a debate clave en Filadelfia

De cara al debate presidencial que enfrentará este martes por primera vez -y quizás última- a la candidata demócrata y su rival republicano, una encuesta nacional realizada por The New York Times y el Siena College muestra a Trump un punto por encima de Harris, un 48% contra el 47%.

### Fernando Fuentes

De un lado del escenario estará la fiscal, que intentará desestimar a su oponente como un peligro para la democracia y un vestigio del pasado. Y del otro lado estará el magnate inmobiliario, que atacará a su rival como una política ultraliberal que regulará la economía hasta el estancamiento.

Así perfila la cadena Al Jazeera el debate presidencial que enfrentará este martes por primera vez -y quizás última- a la candidata demócrata Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump, en una campaña extremadamente reñida para las elecciones estadounidenses de noviembre.

Lo harán en Pennsylvania (este), uno de los siete estados bisagra, aquellos que se inclinan por uno u otro partido dependiendo de los comicios. Concretamente en el National Constitution Center de Filadelfia. La vicepresidenta y el expresidente republicano 
nunca se han visto en persona. Pelean a 
distancia desde que la demócrata irrumpió 
con fuerza en la carrera electoral, tras la retirada del presidente Joe Biden el 21 de julio.

El duelo de 90 minutos, que será retransmitido por el canal ABC News a partir de las 21 horas locales, podría ser el único. No hay ningún otro previsto antes de los comicios del 5 de noviembre. Harris y Trump "no tienen motivos para correr grandes riesgos", pronostica el comentarista Joshua Zive, con sondeos "tan ajustados" a dos meses de unas elecciones que podrían disputarse, como en 2016 y 2020, por unos miles de votos en algunos estados, consigna Radio Francia Internacional (RFI).

De hecho, según una encuesta nacional realizada por The New York Times y el Siena College, Trump y Harris están efectivamente empatados de cara a las últimas semanas de las elecciones. El republicano está un punto por encima, 48%-47%, de la demócrata, de acuerdo con el sondeo publicado el domingo, una diferencia que está dentro del margen de error de tres puntos de la medición, lo que significa que la victoria de cualquiera de los candidatos en las elecciones del 5 de noviembre está al alcance de la mano.

El sondeo muestra, en particular, que los votantes creen que necesitan saber más sobre Harris, mientras que sus opiniones sobre Trump están en gran medida fijadas. En la encuesta, el 28% de los probables votantes dijeron que necesitaban más información sobre la candidata demócrata, mientras que sólo el 9% dijo lo mismo sobre el republicano.

La encuesta indica que el debate presidencial del martes podría ser un momento crucial. Harris tendrá la oportunidad de dar más detalles de las políticas que planea aplicar mientras se enfrenta a Trump. La carrera está tan reñida que incluso un impulso marginal para cualquiera de los candidatos sería significativo, destaca Reuters.

"Hay más en juego para Harris que para Trump porque él ya es muy conocido, mientras que ella todavía tiene que explicar quién es a la mayoría de la gente", dice a RFI Mark Feldstein, analista de medios de la Universidad de Maryland. El millonario de 78 años, privado de su mejor enemigo, al que apodaba "Joe el dormilón", quiere cortar el impulso ganado por su rival de 59 años, a la que llama "tonta" y "mala".

"Su superpoder es ocupar e invadir el espacio, pero nosotros, los estadounidenses, tendemos a querer presidentes que son dominantes", describe Rebecca Gill, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Nevada. Flavio Hickel, politólogo del Washington College, cree que "la fuerza (del republicano) proviene de sus digresiones inconexas que desestabilizan a sus oponentes".

"Si yo fuera Harris, no perdería el tiempo desmontando cada afirmación falsa de Trump", aconseja Andrew Koneschusky, exportavoz del senador demócrata Chuck

### SIGUE►►



▶ La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, visita Pittsburgh, Pennsylvania.

Schumer. La vicepresidenta, primera mujer y primera persona negra y de origen asiático en este cargo, tendrá que luchar contra la percepción sexista "según la cual una mujer que se afirma es estridente", señala Gill, citada por la cadena francesa.

### Sin notas ni público

En Filadelfia, el tiempo de uso de la palabra se cronometrará estrictamente. No habrá notas ni público. Sólo estará abierto el micrófono del candidato que hable. El equipo de la vicepresidenta quería que los micrófonos permanecieran encendidos durante todo el debate porque daba por sentado que perjudicaría a Trump, propenso a las declaraciones intempestivas. Pero los republicanos prefirieron mantener el sistema adoptado el pasado mes de junio por iniciativa de Biden.

Harris, exfiscal de distrito de San Francisco y fiscal general de California, tiene un estilo inquisitivo, algo que ejerció durante su
tiempo en el Senado. Sus preguntas duras
durante las audiencias de los comités del Senado le valieron un reconocimiento nacional. Matthew Levendusky, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Pennsylvania, dijo que Harris intentará retomar ese
papel en el debate del martes. "Buscará
mostrarse dura y cuestionar a Trump y demostrar que puede refutarlo", comentó a Al
Jazeera.

"Pero, por supuesto, el peligro para ella es que, como mujer de color, se encuentra en una posición difícil debido a los estereotipos raciales y de género sobre el comportamiento apropiado", agregó Levendusky.

"Hasta ahora, parece estar manejando esa
cuerda floja de manera muy eficaz, y esta es
su oportunidad de destacar estas habilidades en un escenario aún más grande".

Mientras tanto, Trump participará por séptima vez en un debate de elecciones generales, más que cualquier otro candidato en la historia de Estados Unidos. Según Barbara Perry, historiadora presidencial de la Universidad de Virginia, sigue impulsado por un factor arraigado: parece inmune a los estándares que se aplican a otros candidatos y a su comportamiento. Su base lo apoyará pase lo que pase.

"Las reglas que había se han vuelto irrelevantes para él", dijo Perry en declaraciones a la cadena qatarí. "No se lo puede acorralar ni contrarrestar, porque no le importa a la gente que está obligada a votar por él".

Los preparativos para el debate también han ofrecido una indicación de cómo puede reaccionar cada candidato en el escenario del debate, indica Al Jazeera. Sus métodos de preparación revelan un contrapunto en cuanto a estilo. Trump ha seguido evitando la preparación tradicional de los debates para mantener discusiones más informales sobre políticas con sus compañeros, según informes de los medios.

Sin embargo, Trump habría recurrido a Tulsi Gabbard, excongresista demócrata, para que le ayude con la preparación del debate. Los críticos dicen que Gabbard mostró una capacidad única para sacudir a Harris en el escenario del debate durante las primarias demócratas de 2019. En las sesiones de preparación para el debate de Trump, el representante Matt Gaetz, de Florida, ha adoptado el papel de plantearle preguntas difíciles, incluso sobre temas incómodos como sus condenas penales, según una persona con conocimiento de las reuniones citada por The New York Times.

Según el periódico, los asesores de Trump esperan que pueda crear su propia versión del famoso momento de Ronald Reagan en su debate de 1980 contra el presidente Jimmy Carter, cuando Reagan preguntó a los telespectadores si se sentían mejor ahora que antes de que Carter llegara al poder.

En tanto, Harris lleva varios días refugiada en el Hotel Omni William Penn de Pittsburgh, Pennsylvania, para practicar con debates simulados, utilizando a un sustituto de Trump, tal como lo había hecho Biden en el pasado. Hay un escenario, una réplica de la iluminación de la televisión y un asesor siguiendo plenamente el método de actuación de Lee Strasberg, que no solo interpreta a Donald Trump, sino que lo habita, con un traje cuadrado y una corbata larga, detalla el Times.

Las sesiones de Harris han sido dirigidas por Karen Dunn, una abogada demócrata que también ayudó a Hillary Clinton a prepararse para los debates. La copiloto de Dunn es Rohini Kosoglu, exasesora de política interior de Harris y jefa de gabinete en el Senado, agrega el periódico.

Gira por estados en disputa

A solo dos días de que Trump y Harris se reúnan en su primer enfrentamiento en persona, ambos candidatos dejaron de hacer campaña el domingo, informó The New York Times. El esposo de Harris, Doug Emhoff, hará campaña en Pennsylvania, mientras que el compañero de fórmula de Trump, el senador JD Vance de Ohio, se dirigirá a un evento de recaudación de fondos en Los Ángeles.

Después de su esperado debate del martes con el Trump, Kamala Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, recorrerán varios estados en disputa, según anunció su campaña el domingo. A menos de 60 días de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, la vicepresidenta iniciará la gira en Carolina del Norte el jueves y viajará a Pennsylvania el viernes. Walz se trasladará a Michigan y Wisconsin.

Los promedios de las encuestas muestran una carrera reñida en el puñado de estados que podrían inclinarse hacia los republicanos o los demócratas y que probablemente determinarán la elección. Entre los estados en disputa también se encuentran Georgia, Wisconsin y Arizona, apunta Reuters. Al respecto, una nueva encuesta de CBS News muestra que, en Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, Harris y Trump están dentro de los márgenes de error de aproximadamente cuatro puntos porcentuales para cada estado, según el sondeo, que se realizó de jueves a viernes y se publicó el domingo.

La candidatura de Harris ha revitalizado a los demócratas y a los donantes, y ha experimentado un repunte en las encuestas de opinión. Su campaña recaudó 361 millones de dólares en agosto, lo que le deja una clara ventaja en efectivo sobre Trump.

El republicano, por su parte, publicó una advertencia en sus redes sociales amenazando con encarcelar a aquellos "involucrados en comportamientos inescrupulosos" en estas elecciones, que según él estarán bajo un intenso escrutinio.

"CUANDO GANE, aquellas personas que HICIERON TRAMPA serán procesadas con todo el peso de la ley, lo que incluirá largas penas de prisión para que esta Depravación de la Justicia no vuelva a suceder", escribió el expresidente, tratando nuevamente de sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones de noviembre. Según el diario The Guardian, el mensaje de Trump representa la última amenaza de utilizar el cargo de presidente para cobrar represalias si gana un segundo mandato en la Oficina Oval.

El periódico británico destaca que no hay pruebas del tipo de fraude que, según Trump, empañó las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden. De hecho, decenas de tribunales, funcionarios estatales republicanos y su propia administración han dicho que perdió de forma justa. Hace apenas unos días, el propio candidato republicano reconoció en una entrevista en podcast que efectivamente había "perdido", aunque afirmó que había sido "por los pelos", cuando en realidad fue derrotado por 306 a 232 en el colegio electoral y perdió el voto popular por más de 7 millones.



### ¿Cómo será la política exterior de Kamala Harris?



Ian Bremmer

ras el retiro del Presidente Joe
Biden de la carrera presidencial
de 2024 y el ascenso de la vicepresidenta Kamala Harris al papel de candidata demócrata,
surge una pregunta crucial: ¿En
qué se diferenciaría la política
exterior de Harris de la de Biden?

Biden llegó al cargo como el presidente con más experiencia en política exterior de nuestra generación. Como senador, fue durante mucho tiempo miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y desempeñó un papel destacado en los debates sobre seguridad nacional durante décadas. Como vicepresidente, encabezó iniciativas diplomáticas clave de la administración Obama. El currículum de Harris antes de llegar a la Casa Blanca -fiscal de carrera, fiscal general del Estado y senadora en su primer mandato- era decididamente escaso en comparación en el frente de la política exterior.

Sin embargo, cuatro años como vicepresidenta han proporcionado a Harris un curso intensivo de relaciones internacionales que pocos demócratas o republicanos pueden igualar. Ha recibido el Informe Diario del Presidente todas las mañanas, ha asistido a la mayoría de las reuniones de Biden con jefes de Estado visitantes y ha estado presente en la Sala de Situaciones cuando se tomaban decisiones críticas para la seguridad nacional. También ha viajado a más de 20 países, se ha reunido con más de 150 líderes extranjeros y ha dirigido ella misma muchas delegaciones clave, incluidas las tres últimas a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

A través de la pandemia, la retirada de Afganistán, la invasión rusa de Ucrania, la intensificación de la competencia de grandes potencias con China, la guerra de Medio Oriente y numerosas crisis menores, los líderes de los aliados y socios de Estados Unidos han llegado a verla como una mano firme, capaz y respetada. Quizá no tanto como a Biden, a quien conocen desde hace décadas y, en muchos casos, le han tomado cariño, sin duda más que al ex presidente Donald Trump.

Pero ¿cómo se compara su visión del mundo y, por extensión, sus preferencias políticas con las de Biden? Hay muchas coincidencias, pero también una gran distancia entre ellos.

Biden, de 81 años, alcanzó la mayoría de edad durante el apogeo de la Guerra Fría, y su visión del mundo lo refleja. Cree firmemente en el "excepcionalismo estadounidense" y ve las relaciones internacionales en términos de blanco y negro, como una lucha entre democracias y autocracias en la que Estados Unidos es siempre una fuerza del bien. Biden también cree en la teoría del "gran hombre" de la política, que postula que estadistas como él pueden alterar el curso de la historia mediante la construcción de relaciones personales y la pura fuerza de voluntad.

Por el contrario, Harris, de 59 años, creció en un mundo posterior a la Guerra Fría en el que el mayor desafío a la hegemonía estadounidense era el fracaso en la defensa de sus ideales dentro y fuera del país. Su inclinación como fiscal es juzgar a los países por su adhesión al Estado de Derecho y a las normas internacionales, más que por su sistema político o sus dirigentes. Considera que el marco de Biden de "democracias frente a autocracias" es reduccionista e hipócrita, y reconoce la necesidad (y la realidad) del compromiso de Estados Unidos con las naciones no democráticas, así como las propias deficiencias democráticas de Estados Unidos. Aunque coincide con Biden en que Estados Unidos es, en general, una fuerza positiva, no se fía de las consecuencias imprevistas y prefiere los enfoques institucionalistas y multilaterales a las intervenciones unilaterales. Harris cree que la forma más eficaz de que Estados Unidos ejerza su poder en un mundo más disputado y multipolar, en el que Estados Unidos sigue teniendo la hegemonía mundial pero carece de la capacidad, la voluntad y la legitimidad para dictar los resultados de la forma en que una vez lo hizo, es predicar con el ejemplo.

Estas visiones contrastadas del mundo se manifiestan de forma diferente en los distintos ámbitos políticos.

En cuanto a China, la continuidad está a la orden del día, como aseguró explícitamente el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan al líder chino Xi Jinping en una reunión poco habitual. Biden y Harris coinciden plenamente en comprometerse con Beijing siempre que sea posible la cooperación, al tiempo que compiten enérgicamente pero en estrecha coordinación con los aliados en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. Es probable que cualquier diferencia política entre ellos sea sólo una cuestión de énfasis o táctica. Como vicepresidenta, por ejemplo, Harris dedicó un esfuerzo considerable a apuntalar las relaciones indo-pacíficas de Estados Unidos, viajando cinco veces a Asia y reuniéndose regularmente con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. Su administración daría prioridad a la construcción de alianzas frente a las medidas unilaterales (como aranceles, controles a la exportación y sanciones), intensificando el "pivote hacia Asia" más allá de los planteamientos de Biden y, desde luego, de Trump.

La guerra entre Rusia y Ucrania es otra historia. Harris y Biden coinciden en su apoyo a Kiev, pero sus motivaciones difieren. Mientras que Harris ve el conflicto en términos legales, haciendo hincapié en la violación de la soberanía ucraniana por parte de Rusia, Biden lo ve a través de una lente moral, presentándolo como una lucha entre democracia y autocracia. Esta diferencia subyacente de perspectiva podría dar lugar a divergencias políticas en circunstancias cambiantes. Aunque Harris aceptaría un acuerdo bilateral de alto el fuego, sería menos probable que Biden -cuya relación personal con el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es, en el mejor de los casos, tibia- presionara a Ucrania para entablar negociaciones no deseadas, especialmente mientras el territorio ucraniano siga bajo ocupación ilegal.

La cuestión Israel-Palestina marca su división más significativa en política exterior. Harris es más sensible a las supuestas violaciones israelíes del derecho internacional en Gaza y Cisjordania cometidas con la complicidad de Estados Unidos. También es más partidaria en general de la reivindicación palestina de un Estado que Biden, que nominalmente está a favor de una solución de dos Estados, pero ha sido demasiado deferente con el primer ministro israelí de extrema derecha Benjamin Netanyahu. Aunque Harris seguiría reconociendo a Israel como el socio de seguridad regional más importante de Estados Unidos y garantizando su capacidad para defenderse, ejercería más presión sobre su gobierno para que respete el Estado de derecho. Este estrechamiento de la "relación especial" representaría una ruptura con el pasado, pero alinearía más estrechamente la política estadounidense con las posturas de la mayoría de los aliados.

A medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre, el potencial de Harris para dar forma a los asuntos mundiales durante los próximos 4-8 años se hace cada vez más significativo. Aunque a menudo alineada con Biden, su visión única del mundo promete un liderazgo distinto en la escena internacional. Mientras navegamos por un panorama mundial cada vez más complejo, comprender cómo podría cambiar la política exterior estadounidense bajo una administración Harris no sólo es importante, sino imprescindible.



### Primer ataque de este tipo desde el 7 de octubre

# Hombre armado mata a tres israelíes en la frontera con Jordania

El ataque ocurrió en una zona de carga comercial bajo control israelí, donde los camiones jordanos descargan mercancías que entran en Cisjordania, según las autoridades.

#### Agencia Reuters

Un hombre armado procedente de Jordania mató a tres civiles israelíes en el cruce fronterizo del Puente Allenby, en la Cisjordania ocupada, antes de que las fuerzas de seguridad lo mataran a tiros el domingo, según informaron las autoridades israelíes.

Fue el primer ataque de este tipo en la frontera con Jordania desde el 7 de octubre, cuando el grupo islamista palestino Hamas llevó a cabo un ataque en el sur de Israel, lo que desencadenó la guerra en Gaza que se ha intensificado en toda la región.

El ataque tuvo lugar en una zona de carga comercial bajo control israelí donde los camiones jordanos descargan mercancías que entran en Cisjordania, según las autoridades. El cruce, también conocido como el puente Rey Hussein, se encuentra a medio camino entre Amán y Jerusalén, justo al norte del mar Muerto.

El agresor era un camionero de 39 años que provenía de la influyente tribu Huwaitat, en el sur de Jordania, según miembros de su familia. Posteriormente, el Ministerio del Interior jordano lo identificó como Maher Ziab Hussein al-Jazi, residente de la zona de Husseiniya, en la gobernación de Ma'an, en el sur de Jordania.

"Un terrorista se acercó a la zona del puente Allenby desde Jordania en un camión, salió del camión y abrió fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes que operaban en el puente", dijo el Ejército israelí.

"El terrorista fue eliminado por las fuerzas de seguridad, tres civiles israelíes fueron declarados muertos como resultado del ataque".

Jordania estaba investigando el tiroteo. El puente Allenby, un cruce crucial para el comercio entre Jordania e Israel y uno de los cinco cruces fronterizos terrestres entre los dos países, ha sido cerrado, agregó el Ministerio del Interior de Jordania. El cruce sirve principalmente a los más de tres millones de palestinos que viven en Cisjordania.

El director israelí del cruce dijo que tres trabajadores fueron asesinados a tiros a quemarropa por el conductor que cruzaba desde Jordania.

Israel y Jordania firmaron un tratado de paz en 1994 y mantienen estrechos vínculos de seguridad. Docenas de camiones cruzan diariamente desde Jordania con mercancías procedentes de Jordania y del Golfo que abastecen tanto a Cisjordania como a los



►La policía israelí patrulla la zona cercana a frontera entre Cisjordania y Jordania.

mercados israelíes.

El presidente israelí, Isaac Herzog, cuyo papel es en gran medida ceremonial, instó a todas las partes a investigar el incidente para evitar que se repitan los ataques.

### Funcionario de rescate en Gaza muere en bombardeo

En tanto, el domingo, un ataque aéreo israelí contra una casa en Jabalia mató a Mohammad Morsi, subdirector del Servicio Civil de Emergencias de Gaza en las zonas del norte de la Franja de Gaza, y a cuatro miembros de su familia, según informaron funcionarios de salud.

El Servicio Civil de Emergencias dijo en un comunicado que la muerte de Morsi elevó a 83 el número de sus miembros fallecidos por fuego israelí desde el 7 de octubre.

No hubo comentarios israelíes inmediatos sobre la muerte de Morsi.

Los residentes dijeron que las fuerzas israelíes también habían hecho estallar varias casas en el suburbio de Zeitoun, en Ciudad de Gaza, a 5 km de Jabalia. Los equipos médicos dijeron que no pudieron responder a las llamadas desesperadas de algunos de los residentes que habían informado de que estaban atrapados dentro de sus casas, algunos de ellos heridos.

"Oímos bombardeos constantes en Zeitoun, sabemos que están haciendo estallar casas allí, no dormimos por el sonido de las explosiones, el rugido de los tanques se escucha cerca y los drones no dejan de volar en círculos", dijo un residente de Ciudad de Gaza, que vive a aproximadamente 1 km de distancia.

"La ocupación está acabando con Zeitoun, tenemos miedo por la gente atrapada allí", dijo a Reuters a través de una aplicación de chat, negándose a ser identificado.

Más tarde el domingo, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que los ataques militares israelíes en todo el enclave mataron al menos a 15 personas.

Los residentes de las áreas del centro y sur de Gaza informaron de interrupciones en los servicios de internet y de comunicación, que según la Compañía Palestina de Telecomunicaciones se debían a "la continua agresión (israelí)".

Los palestinos dicen que los cortes de internet y de comunicaciones, los primeros en meses, afectan la capacidad del personal médico para enviar ambulancias a las zonas bombardeadas y dificultan que la gente controle a sus familiares o denuncie los ataques.

Israel y Hamas siguieron culpándose mutuamente por el fracaso de los mediadores, entre ellos Qatar, Egipto y Estados Unidos, en negociar un alto el fuego. Estados Unidos se prepara para presentar una nueva propuesta, pero las perspectivas de un avance parecen escasas, ya que las diferencias entre las posiciones de ambas partes siguen siendo grandes.

Mientras tanto, el domingo las Naciones Unidas, en colaboración con las autoridades sanitarias locales, prorrogaron por un día la campaña para vacunar a los niños del sur de la Franja de Gaza contra la polio antes de que el lunes se traslade al norte. La campaña tiene como objetivo vacunar a 640.000 niños en Gaza después de su primer caso de polio en unos 25 años. Las pausas limitadas en los combates han permitido que la campaña continúe.

Los funcionarios de la ONU dijeron que estaban haciendo progresos, habiendo llegado a más de la mitad de los niños que necesitaban las gotas en las dos primeras etapas en el sur y el centro de la Franja de Gaza. Se requerirá una segunda ronda de vacunación cuatro semanas después de la primera.

El último derramamiento de sangre en el conflicto israelí-palestino que dura décadas se desencadenó el 7 de octubre cuando el grupo Hamas atacó Israel, matando a 1.200 personas y tomando a unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes. Según el Ministerio de Salud local, el posterior ataque israelí a Gaza ha matado a más de 40.900 palestinos, y ha desplazado a casi toda la población, de 2,3 millones de habitantes, lo que ha provocado una crisis de hambre y ha dado lugar a acusaciones de genocidio ante el Tribunal Internacional, algo que Israel niega.

El Ministerio de Salud palestino no distingue entre combatientes y no combatientes en sus informes sobre las víctimas, pero los funcionarios sanitarios afirman que la mayoría de las víctimas mortales han sido civiles.

Israel, que ha perdido 340 soldados en Gaza, afirma que al menos un tercio de los muertos palestinos son combatientes. ●



► El nuevo estudio podría abrir nuevas posibilidades para entender y tratar este trastorno de la salud mental en los jóvenes.

### Un escáner cerebral a los 10 años podría predecir el riesgo de depresión en la adolescencia y adultez

Un reciente estudio descubrió un patrón cerebral que podría revelar si un niño está en riesgo de desarrollar depresión en años posteriores, revelando nuevas formas de diagnosticar y prevenir este problema de salud mental.

### Josefa Zepeda

Un reciente estudio publicado en Nature ha identificado un patrón específico de cableado cerebral que parece estar vinculado con la depresión, lo que podría abrir nuevas posibilidades para entender y tratar este trastorno.

Los resultados de esta investigación sugieren que las redes neuronales en personas con depresión son casi dos veces más grande que la de los individuos sin la enfermedad. Esta diferencia significa que los signos de este problema de salud mental podrían detectarse en niños de tan solo 10 años, antes de que los síntomas comiencen a aparecer más tarde.

El equipo de investigadores, liderado por el neurocientífico Charles Lynch y el psiquiatra Conor Liston, ambos de Weill Cornell Medicine en Nueva York, se centró en analizar cómo las redes neuronales varían en individuos deprimidos en comparación con aquellos sin depresión. Utilizaron imá-





▶ Los resultados de este estudio representan un avance significativo en la comprensión de la depresión a nivel neurobiológico.

### SIGUE►►

genes de resonancia magnética funcional (fMRI) para examinar estas diferencias, y lo que encontraron podría cambiar la forma en que entendemos la depresión.

La red de prominencia, que desempeña un papel crucial en dirigir la atención del cerebro hacia estímulos específicos, fue identificada como significativamente más grande en individuos con depresión. Este hallazgo es notable no solo por el tamaño de la red, sino por su constancia a lo largo del tiempo. Según el estudio, esta red permanece ampliada incluso cuando los síntomas depresivos no están presentes, lo que sugiere que podría actuar como un marcador estable de la enfermedad.

"La depresión es una enfermedad episódica, lo que significa que los síntomas aparecen y desaparecen con el tiempo", dijo a Newsweek Charles Lynch. "Sin embargo, la mayoría de los estudios de imágenes cerebrales realizados hasta la fecha adquieren una sola exploración cerebral en un momento determinado".

Por ese motivo, el equipo basó su análisis en un conjunto de imágenes fMRI de 135 personas que habían sido escaneadas repentinamente a lo largo del tiempo con trastorno depresivo mayor, así como en un grupo de control de 37 participantes sanos. Los investigadores escanearon repetidamente a los participantes, permitiendo así un análisis detallado de cómo cambiaban las redes neuronales en respuesta a los episodios depresivos.

### Enfoque longitudinal

A diferencia de estudios previos que solo escanean el cerebro en un momento específico, este enfoque longitudinal proporcionó una visión más completa y detallada del cerebro en personas con depresión.

En casi todas las personas con depresión, descubrieron que un circuito cerebral conocido como red de prominencia era casi el doble de grande que en los controles. Al principio, el grupo pensó que la red de prominencia podría expandirse cuando una persona estaba deprimida. Así que utilizaron fMRI para escanear los cerebros de varias personas con depresión casi todas las semanas durante un máximo de 18 meses y evaluaron cómo se sentía la persona cada vez.

Descubrieron que el tamaño de la red de prominencia en las personas deprimidas no cambiaba dependiendo de si estaban experimentando síntomas en ese momento o no. Lo que sugiere que la red ampliada no solo está presente durante los episodios depresivos, sino que es un rasgo estable que podría predisponer a las personas a la depresión.

Otro hallazgo intrigante del estudio fue la posibilidad de que una red de prominencia más grande en el cerebro no solo fuera un biomarcador de la depresión, sino también un factor de riesgo que predispone a las personas a desarrollar la enfermedad. Este descubrimiento sugiere que ciertas personas podrían estar genéticamente o estructuralmente predispuestas a la depresión mucho antes de que aparezcan los síntomas.

Para investigar esta hipótesis, los científicos recurrieron al Estudio de Desarrollo Cognitivo y Cerebral Adolescente (ABCD, por sus siglas en inglés), un proyecto a gran escala que sigue el desarrollo cerebral de casi 12,000 niños entre los 9 y 13 años de edad. En este análisis, los investigadores identificaron a 57 niños que no mostraban signos de depresión antes de los 13 años, pero que desarrollaron el trastorno en la adolescencia.

Lo sorprendente fue que, a los nueve años, estos niños ya presentaban redes de prominencia ampliadas en comparación con sus compañeros sin antecedentes de depresión. Este hallazgo sugiere que la ampliación de esta red podría ser un indicador temprano de susceptibilidad a la depresión.

El estudio también exploró si la red de prominencia ampliada está vinculada exclusivamente a la depresión o si podría estar relacionada con otros trastornos mentales, como el trastorno bipolar o el trastorno obsesivo-compulsivo. Aunque los resultados iniciales indican que esta expansión podría estar más asociada con la depresión, los investigadores planean realizar estudios adicionales para explorar estas posibles conexiones.

Con todos estos resultados, los investigadores están emocionados con potencial para desarrollar nuevos métodos de diagnóstico para la depresión. Actualmente, el diagnóstico de la depresión depende en gran medida de cuestionarios y evaluaciones subjetivas, lo que puede llevar a diagnósticos incorrectos o tardíos. Sin embargo, si los hallazgos de este estudio se replican en estudios adicionales, es posible que en el futuro se pueda usar la fMRI para identificar la depresión basándose en la estructura cerebral, proporcionando un enfoque más objetivo y preciso.

Además, este estudio podría tener implicaciones importantes para el tratamiento de la depresión. Diego Pizzagalli, investigador de la depresión en el Hospital McLean de Belmont, Massachusetts, destacó la importancia de estos hallazgos, señalando que si se confirma, el tamaño de la red de prominencia podría utilizarse para identificar a los niños que corren un riesgo elevado de desarrollar depresión.

Por su parte, Caterina Gratton, neurocientífica cognitiva de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, elogió el enfoque del estudio. "En lugar de leer unas cuantas páginas de muchos libros, estamos leyendo capítulos enteros", comentó, refiriéndose al enfoque longitudinal del estudio, que permitió a los investigadores observar cómo cambiaba la actividad cerebral a lo largo del tiempo en individuos con depresión.

Este estudio representa un avance significativo en la comprensión de la depresión a nivel neurobiológico. Aunque aún queda mucho por investigar, los hallazgos abren nuevas vías para el diagnóstico y tratamiento de la depresión, y podrían tener implicaciones para una amplia gama de trastornos mentales.



### ¿Qué hay en el interior de la Tierra? El núcleo interno del planeta es un completo misterio

### Alfred Wilson-Spencer\* (The Conversation)

Muy por debajo de nuestros pies, a una asombrosa profundidad de más de 5.100 kilómetros, se encuentra el núcleo interno de la Tierra: una bola sólida de hierro y níquel que desempeña un papel crucial en la configuración de las condiciones que experimentamos en la superficie. De hecho, sin ella sería poco probable que siquiera existiéramos.

Pero a pesar de su importancia, es un misterio cómo se formó y se desarrolló. Ni siquiera sabemos cuántos años tiene. Afortunadamente, la física de minerales nos está acercando a la solución del misterio.

El núcleo interno es responsable del campo magnético de la Tierra, que actúa como un escudo que nos protege de la radiación solar dañina. Este campo magnético podría haber sido importante para crear las condiciones que permitieron que la vida Solo se descubrió en 1936, y desde entonces su formación y desarrollo son un enigma científico. Ni siquiera sabemos cuántos años tiene. Afortunadamente, la física de minerales nos está acercando a la solución de la incógnita.

prosperara hace miles de millones de años. El núcleo interno de la Tierra alguna vez

fue líquido, pero con el tiempo se ha vuelto sólido. A medida que la Tierra se enfría gradualmente, el núcleo interno se expande hacia afuera y el líquido rico en hierro que lo rodea se "congela". Dicho esto, todavía hace mucho calor, al menos 5000 Kelvin (K) (4726,85 °C).

Este proceso de congelación libera elementos, como el oxígeno y el carbono, que no son compatibles con estar en un sólido caliente. Crea un líquido caliente y flotante en el fondo del núcleo externo. El líquido sube hasta el núcleo externo líquido y se mezcla con él, lo que crea corrientes eléctricas (a través de la "acción del dinamo"), que generan nuestro campo magnético.

¿Alguna vez te preguntaste qué hace que las auroras boreales bailen en el cielo? Puedes agradecérselo al núcleo interior.

### Cristalización críptica

Para comprender cómo ha evolucionado el campo magnético de la Tierra a lo largo de su historia, los geofísicos utilizan modelos que simulan el estado térmico del núcleo y el manto.

Estos modelos nos ayudan a entender cómo se distribuye y transfiere el calor dentro de la Tierra. Suponen que el núcleo interno sólido apareció por primera vez cuando el líquido se enfrió hasta su punto de fusión, tomando este momento como el momento en que comenzó a congelarse. El problema es que eso no refleja con precisión el proceso de congelación.

Por ello, los científicos han estudiado el proceso de "sobreenfriamiento", que se produce cuando un líquido se enfría por debajo de su punto de congelación sin convertirse en sólido. Esto sucede con el agua de la atmósfera, que a veces alcanza los -30 °C antes de formar granizo, y también con el hierro del núcleo de la Tierra.

Los cálculos sugieren que se necesitan hasta 1.000 K de sobreenfriamiento para congelar el hierro puro en el núcleo de la Tierra. Dado que la conductividad del núcleo implica que se enfría a un ritmo de 100-200 K por mil millones de años, esto presenta un



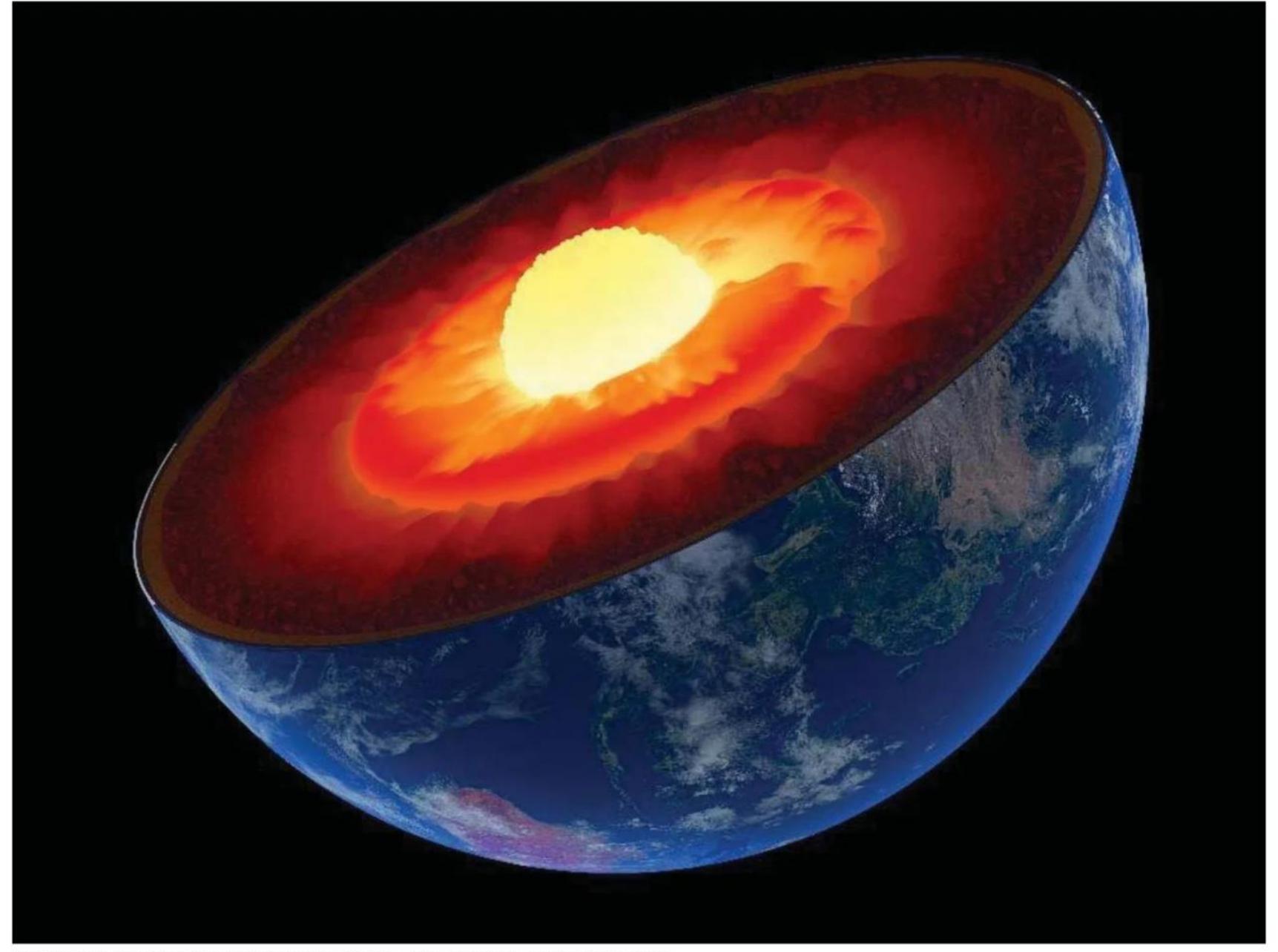

► El núcleo interno de la Tierra alguna vez fue líquido, pero con el tiempo se ha vuelto sólido.

### SIGUE >>

desafío significativo.

Este nivel de sobreenfriamiento implica que el núcleo tendría que haber estado por debajo de su punto de fusión durante toda su historia (entre 1.000 y 500 millones de años), lo que presenta complicaciones adicionales.

Como no podemos acceder físicamente al núcleo (los humanos sólo han perforado 12 km en la Tierra), dependemos casi por completo de la sismología para comprender el interior de nuestro planeta. El núcleo interno se descubrió en 1936 y su tamaño (aproximadamente el 20% del radio de la Tierra) es una de las propiedades mejor restringidas de las profundidades de la Tierra.

### Temperatura del núcleo

Usamos esta información para estimar la temperatura del núcleo, suponiendo que el límite entre sólido y líquido representa la intersección del punto de fusión y la temperatura del núcleo.

Esta suposición también nos ayuda a estimar el grado máximo de sobreenfriamiento que podría haber tenido lugar antes de que el núcleo interno comenzara a formarse a partir de un núcleo interno y externo combinados. Si el núcleo se congeló hace relativamente poco tiempo, el estado térmico actual en el límite entre el núcleo interno y el núcleo externo indica cuánto podría haber estado el núcleo combinado por debajo de su punto de fusión cuando el núcleo interno comenzó a congelarse por primera vez. Esto sugiere que, como máximo, el núcleo podría haberse sobreenfriado unos 400 K.

Esto es al menos el doble de lo que permite la sismología. Si el núcleo se enfrió a 1.000 K antes de congelarse, el núcleo interno debería ser mucho más grande que lo observado. Por otra parte, si se necesitan 1.000 K para la congelación y nunca se al-

canzaron, el núcleo interno no debería existir en absoluto. Evidentemente, ninguno de los dos escenarios es exacto, así que ¿cuál podría ser la explicación?

Los físicos minerales han probado el hierro puro y otras mezclas para determinar cuánto sobreenfriamiento se necesita para iniciar la formación del núcleo interno. Si bien estos estudios aún no han proporcionado una respuesta definitiva, hay avances prometedores.

Por ejemplo, hemos aprendido que estructuras cristalinas inesperadas y la presencia de carbono pueden afectar el sobreenfriamiento. Estos hallazgos sugieren que cierta química o estructura que no se había considerado anteriormente podría no requerir un sobreenfriamiento tan irrazonablemente grande. Si el núcleo pudiera congelarse a menos de 400 K de sobreenfriamiento, eso puede explicar la presencia del núcleo interno tal como lo vemos hoy.

Las implicaciones de no comprender la

formación del núcleo interno son de gran alcance. Las estimaciones anteriores de la edad del núcleo interno oscilan entre 500 y 1.000 millones de años, pero estas no tienen en cuenta el problema del sobreenfriamiento. Incluso un modesto sobreenfriamiento de 100 K podría significar que el núcleo interno es varios cientos de millones de años más joven de lo que se creía anteriormente.

Comprender la firma de la formación del núcleo interno en el registro de rocas paleomagnéticas (un archivo del campo magnético de la Tierra) es crucial para quienes estudian el impacto de la radiación solar en las extinciones masivas.

Hasta que no comprendamos mejor la historia del campo magnético, no podremos determinar completamente su papel en el surgimiento de las condiciones habitables y la vida.

\*Alfred Wilson-Spencer, Investigador asociado de Física Mineral, Universidad de Leeds



### Amanda Teillery, escritora chilena: "Recuperar tu historia familiar es también recuperarte a ti"

Tierra Materna, se llama la nueva novela de la autora nacional, donde explora su propia historia familiar en base a un doble trauma del pasado que ha cruzado a tres generaciones. En charla con Culto, comenta cómo fue el proceso de escritura, si acaso resultó terapéutico, y qué le dijeron sus propios parientes por esta publicación.

SIGUE



► La escritora chilena Amanda Teillery (29).



#### SIGUE►►

#### Pablo Retamal N.

Una novela pero sin ficción. Es una tendencia en el mundo literario que ha tomado forma con escritores como Annie Ernaux, Emmanuel Carrère, Amélie Nothomb, Karl Ove Knausgård o Édouard Louis (en un caso más reciente), que han hecho de la vida propia un material para la narrativa. Abrir la intimidad a la vista de los lectores del mundo. La escritora chilena Amanda Teillery (29) sigue esa misma ruta en su nueva novela, Tierra Materna (Alfaguara), donde cuenta la historia de un doble trauma para su familia: el secuestro y muerte de su bisabuelo en la Francia de la Segunda Guerra Mundial acusado de colaborar con los nazis, y el cáncer de su abuela.

Esas historias trágicas siempre rondaron a Teillery, y un buen día decidió convertirlas en novela. Así lo explica a Culto: "Un poco mi familia me la metió en la cabeza desde niña, ellos mismos cuando yo tenía unos diez años me dijeron que hiciera un libro sobre la muerte de mi bisabuelo. Siempre lo sostuve como una promesa y algo que seguramente haría, pero la idea del libro se me hacía algo abstracta y difícil, por lo que lo fui postergando. Yo creo que gracias a varias lecturas de libros de no ficción que fui leyendo ya de adulta pude encontrar posibilidades y ángulos para la historia, por lo que pasó de ser esta idea algo ambigua de una novela histórica a un relato sobre las complejidades y también la belleza en las relaciones entre madres e hijas".

### ¿Cómo fue el proceso de escritura?

Fue lento y con bastantes pausas porque me costaba mucho encontrar la forma de contar esta historia. Partí con entrevistas con mi abuela, que por suerte de extendieron por varios meses y me dieron cuadernos enteros de información. Me enfrenté a varios problemas principalmente porque tenía una idea bastante terca en mi mente sobre lo que era una novela, y mientras hablaba con diferentes miembros de mi familia me daba cuenta de las discrepancias en sus recuerdos que harían que el resultado final no tuviera la coherencia narrativa que yo pensaba obligatoria. Sin embargo, creo que aquello terminó siendo el tema de la novela; como en una familia confluyen variadas perspectivas, formas de recordar y nadie es el malo, sino que somos un grupo de gente con heridas que muchas veces repetimos el patrón aprendido de seguir hiriéndonos.

### En esta novela hay un doble trauma presente, en el recuerdo y en una enfermedad, ¿fue esta novela una especie de terapia?

Termino siéndolo, a pesar de que en un principio no comencé a escribirla con ese propósito. Entender el origen de muchas cosas que me afectan todavía y que marcaron mi salud mental me ayudó a desarticular ciertos sistemas de creencias que siempre me acecharon, a hacerme las preguntas necesarias y desafiar lo que yo creía como cierto. En medio de ese trabajo fui descubriendo los sistemas de creencias de cada una de las mujeres de mi familia, de cómo



▶ Tierra Materna fue publicado bajo la editorial Alfaguara.

sus infancias marcaron su mente y, sobre todo, como muchas de las veces en las que me hirieron a mí u a otra persona solo estaban reaccionando ante el dolor que guardaban por las veces que ellas fueron heridas también. Además, mi abuela se enfermó mientras yo escribía el libro, por lo que cambió su dirección y me motivó a realizar una suerte de celebración sobre su vida, incluyendo las penas y tragedias.

### ¿Qué respuesta quiso buscar en la escritura de esta novela?

No comencé en búsqueda de una respuesta, pero la encontré de todos modos, o más bien encontré la pregunta necesaria que, si bien quizás jamás podré responder completamente, si me abrió a ver las cosas con más curiosidad, acercarme con ojos nuevos y sobre a ejercer la empatía hacia las personas que nos rodean.

### ¿Qué fue lo más complejo?

En un principio eran las formas diferentes en que todos recordaban. Me daba miedo que alguien se sintiera herido o pasado a llevar, pensando que la otra estaba mintiendo o queriendo dejarla mal. Sin embargo, aquello se solucionó por si solo mediante la empatía que todas se demostraron lentamente mientras me hablaban, incluso descubriendo o perdonando por primera vez algunas cosas mientras rememoraban en voz alta. Al final creo que todas quedaron contentas con el final porque todas hicieron el mismo trabajo de hacer las paces con el pasado.

#### ¿Cómo fue para usted escribir desde la realidad y exponer a la familia?

Desde lo práctico, fue complicado cuando me estancaba en alguna parte o no sabía cómo seguir, ya que mi plan siempre fue que la novela sea completamente verídica. Encontré las formas lentamente, en lugar de inventar me dedicaba a buscar, cuando no sabía cómo unir o profundizar en ciertas cosas volvía a hablar con mi familia, hacer preguntas y de pronto me daba cuenta que la respuesta siempre estuvo ahí.

Sobre la exposición, la verdad es que mi familia me dio bastante libertad a la hora de escribir. Mi abuela es muy lectora, y como en tradición literaria francesa la novela autobiográfica está bastante normalizada, no le resultó para nada chocante o raro que yo escribiera una historia verdadera. Mi mamá a veces se ponía algo dudosa, pero ella siempre me ha apoyado en mi desarrollo artístico y en la libertad literaria, por lo que después del nerviosismo siempre me volvía

a asegurar que escribiera lo que sintiera correcto.

### ¿Qué le han comentado en su familia por la novela? ¿La leyeron?

Mi abuela, cuya opinión es la que más me importaba, lo leyó en dos noches. Si bien ella puede resultar un tanto parca a la hora de comunicarse, me dijo a su manera que le gustó mucho, aunque leerlo también fue una experiencia fuerte que le cuesta explicar en palabras. Lo mejor que me dijo es que la diversidad de puntos de vista la ayudaron a entender mejor las situaciones y al resto de mi familia. Mis hermanas no me comentaron tanto, pero si me dijeron que les gustó aunque sufrieron un poco leyéndolo. Mi mamá todavía no la lee, como está cuidando ahora de mi abuela le ha costado encontrar el tiempo para concentrarse, pero lo tiene pendiente.

En Tierra materna vemos 2 líneas de la trama. Por un lado, los procesos que ocurren con las familias cuando deben migrar y cómo eso afecta su historia y a sus descendientes. Y, por otro lado, esa línea materna de abuelas, bisabuelas, madres e hijas que cargan con esas herencias, ¿quiso reflejar eso en tu libro? ¿Cómo ve esas historias de migración en nuestro país?

Apenas empecé las entrevistas me di cuenta que esta historia siempre fue sobre madres e hijas. En la forma en que mi abuela recordaba a su madre, y en la que esta fue la figura central en toda su infancia, encontré la ternura y complejidad para dar con el tono de la novela. Así, se fue volviendo un poco un trabajo comparativo entre la dualidad de la identidad de las madres, como sus hijas las absorben y anulan un poco quienes fueron antes o quienes iban a hacer, y cómo esas hijas después corren la misma suerte.

Creo que cualquier migración conlleva una parte dolorosa, porque dejas una parte de ti en otra parte, un poco desaparece, pierdes a las únicas personas que fueron testigos de tu vida y eso te hace cuestionar y quizás tambalear la identidad. Es muy complejo, ya que termina siendo un espacio liminal en el que prima la incertidumbre.

En su narración se puede ver cómo desde el presente se puede entretejer la historia y desenredar la madeja de una historia familiar, llena de secretos o historias desconocidas, ¿cree que eso es algo común en las familias? ¿cómo ayuda la escritura o el relato oral a la recuperación de esas historias y de la memoria?

Sí, yo creo que todas las familias pueden ser el tema de una novela, principalmente porque las dinámicas familiares contienen algo elemental para la literatura, que es diversos puntos de vista. Aquello envuelve todo en áreas grises, en verdades sin terminar y cosas que si bien pueden no considerarse secretos, el dolor las entierra en el silencio. Recomendaría a la gente realizar este trabajo de retrospectiva con su historia familiar, no solamente para fines literario sino también por personales. Recuperar tu historia familiar es también recuperarte a ti, conocerte, entenderte y perdonarte.



La escritora argentina presentó No traigan flores, una experiencia teatral que incluye lectura de textos, visuales creadas con la técnica del Sand Art, y el acompañamiento musical del contrabajo. El evento agotó la totalidad de sus entradas. La autora también conversó con Culto posterior al show.

### Viaje a la noche más intensa de Mariana Enríquez en Chile: su debut en el teatro

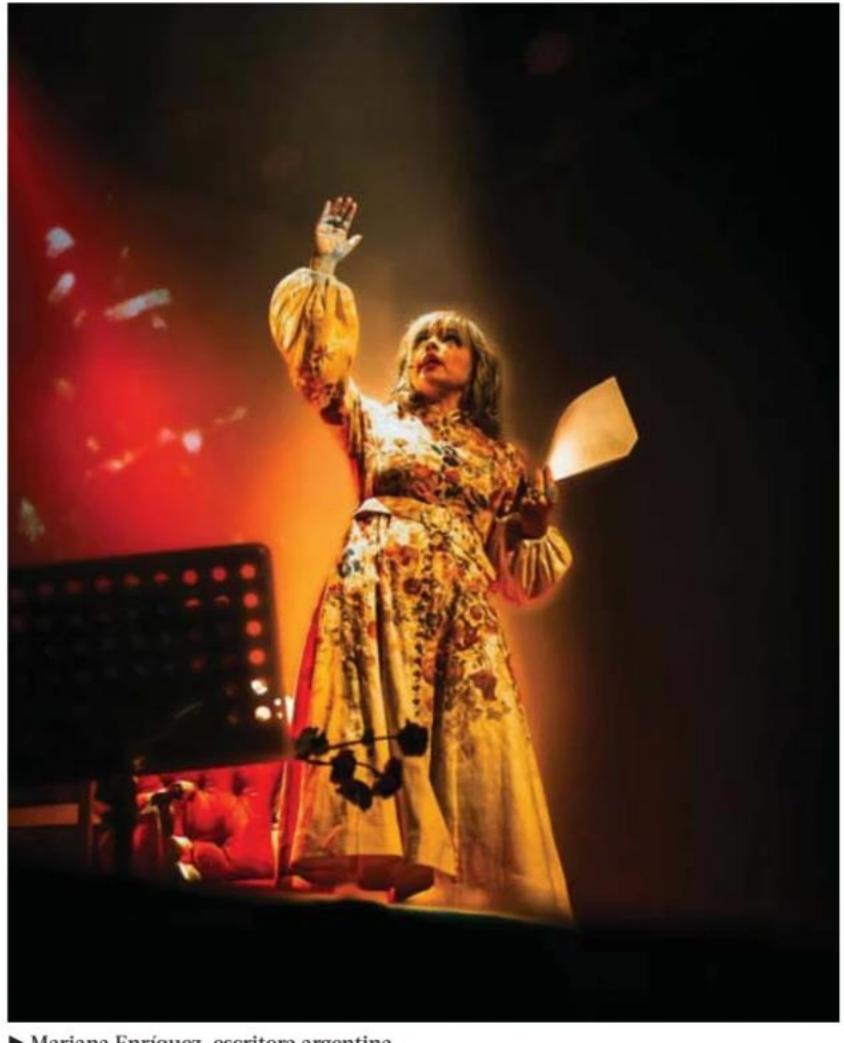

► Mariana Enríquez, escritora argentina.

### Emilia Macías

La escritora argentina Mariana Enríquez ha demostrado a través de sus publicaciones que se mueve de manera cómoda entre distintos géneros: la novela, los cuentos y el ensayo son los principales; este último, por supuesto, tiene relación con su formación original como periodista. Y desde mediados del año pasado sumó un nuevo formato: el teatro.

No traigan flores es una performance que incluye lectura de textos, visuales creadas con la técnica del Sand Art por Alejandro Bustos, el acompañamiento musical del contrabajo de Horacio "Mono" Hurtado y dos espacios escenográficos que simulaban decorosas salas de estar. Se presentó por primera vez en Chile, con una función única, el pasado miércoles 4 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes, en un evento que agotó la totalidad de las entradas.

### El terror ahora en performance

Mariana Enríquez tiene una llamativa cercanía con su público, quienes a través de sus más de diez libros publicados, han podido acercarse un poco a sus posturas, gustos e intereses. Los eventos en los que se puede interactuar con ella, o simplemente escucharla hablar, resultan relevantes para comprender en profundidad el fenómeno que causa la denominada "Reina del terror latinoamericano".

En ese sentido, el terror es su género maestro. Los fantasmas, las apariciones paranormales, la reinvención de mitos urbanos, los cementerios y las críticas políticas sociales desde la ficción son su atractivo. Y es precisamente eso lo que guía esta performance que comienza a tener alcance internacional.

En un show de dos horas de duración, que incluyó incluso un intermedio con cambio de vestuario, la autora lee seis escritos que logran una recopilación completa de su tra-yectoria. Esto a la par que mezcla tres áreas artísticas: la literatura, la música y las imágenes.

"Creo que la literatura, como cualquier otro arte: el cine, el teatro, lo que sea, puede tomar de otras disciplinas para hacer una nueva experiencia. Y la idea (con este show) es esa, que sea una experiencia de literatura, pero no solo de eso", comentó Enríquez a **Culto** posterior al show.

### No traigan flores

Partiendo a las 20.10, el acompañamiento musical y artístico con arena inauguraron el espacio con un cartel con el nombre de la obra creado en vivo y proyectado en la gran pantalla del teatro. Esto dio paso a la escritora de Las cosas que perdimos en el fuego, que subió al escenario con un vestido floreado en tonos pálidos e inmediatamente hizo

referencia al título de la presentación. "Traigo todas las flores puestas así que por eso les digo: No traigan flores".

Sin tener un monólogo muy preciso, la autora saludó al emocionado público entre aplausos. Esta cercanía mencionada aparece de manera clara una vez que comienza la interacción. A pesar de estar hablando temas oscuros, que muchas veces tienen que ver con la muerte o situaciones bastante desafortunadas, la audiencia ríe constantemente. Se crea entonces una difusa línea que no permite identificar si el espectáculo se compone de una simple lectura dramatizada, una performance que permite interrupciones para contar anécdotas o incluso una especie de rutina cómica sobre temas fantasmagóricos.

### La no ficción: la ouija y el aborto

La casa y los espíritus, texto publicado en 2012 en la revista El Guardián de Argentina, fue el elegido para romper el hielo. La lectura a viva voz, en conjunto con ciertas confidencias y anécdotas que la autora compartía, formaron rápidamente una atmósfera de entendimiento mutuo. El público estaba dispuesto a escuchar historias paranormales que, por supuesto, se mezclan con la vida cotidiana de la persona en la tarima.

La ouija, o el Juego de la Copa, como se le conoce en Argentina, es el tema principal de este primer escrito. "Siempre quise ver fantasmas, pero nunca he visto uno", comentó Enríquez al inicio; es así que introduce esta historia en la que también lamenta la desaparición de muchas revistas en las que ha publicado a través de los años –cosa que sucedió con El Guardián–.

Sin realizar spoilers, la autora cierra diciendo que su interés y obsesión por el "tablero maldito" en décadas anteriores se podía catalogar como una obsesión, y que a raíz de un evento traumático narrado en la misma oportunidad, decidió no acercarse a uno nunca más. Según lo que expuso, lo ha cumplido.

Continuando con la performance y sin dejar de lado los temas interesantes, el segundo texto de la jornada fue uno publicado en la también extinta revista La mujer de mi vida. Fue escrito mientras se debatía por primera vez el aborto legal en el país trasandino el aborto legal – proyecto que fue aprobado en diciembre de 2020–, y el tema principal es el profundo deseo de Enríquez, de entonces 40 años, de no ser madre.

Es una postura que mantiene hasta el día de hoy y fue enfática en decir que no siente ningún arrepentimiento al respecto. Con una posición que sustenta la idea de que si las mujeres tienen poder de decisión sobre



#### SIGUE▶▶

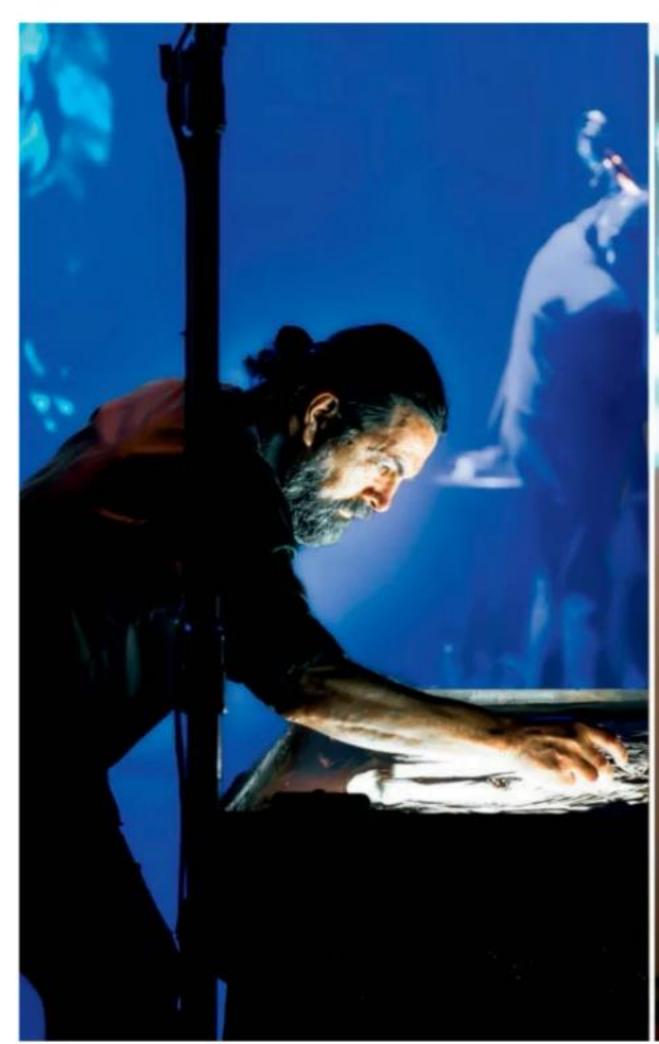



▶ La más reciente publicación de la autora de terror es el libro de cuentos Un lugar soleado para gente sombría.

sus cuerpos en caso de embarazo, también tienen derecho a no ser juzgadas por no querer ser madres en absoluto.

A través de anécdotas y análisis personales, la escritora presenta un texto que mantiene su vigencia, a más de diez años de su origen, en forma de columna. Es un discurso que se repite en la actualidad, en la que las mujeres muchas veces cargan con la imposición social de ser madres solamente por la posibilidad biológica que ofrece el cuerpo femenino. "Lo escribí hace mucho, pero creo que siempre es importante recordarlo", dijo sobre el escenario.

Ambos textos de este segmento se encuentran en la recopilación El otro lado, publicada en Chile por Ediciones UDP, en una edición a cargo de Leila Guerriero.

### Los cementerios

Continuando con la no ficción, y tras un intermedio que se aprovechó para mostrar en la pantalla algunos Fan Arts de las historias terroríficas de Enríquez –con personajes reconocibles como la mujer del subte, el chico sucio, la bebé Adela, entre otros–, Enríquez continuó con la publicación de 2013 Alguien camina sobre tu tumba, un libro de crónicas en las que narra sus visitas a cementerios de distintas partes del mundo. Para la Furia del Libro del año pasado, la Editorial Montacerdos publicó una edición aumenta-

da que incluye la visita a un cementerio chileno: el Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas.

Ahora con un vestido color negro que ella misma catalogó como una tenida fúnebre, acorde a la temática, comenzó con la lectura de la crónica llamada El cementerio más hermoso del mundo. En esta, la autora reconstruye algunas postales del lugar, en el que destaca una llamativa vegetación, acompañada de las inclemencias del clima en el extremo sur del país. Este relato se nutre también de algunos hechos históricos relacionados a fallecidos que descansan en ese campo: desde momias de familias importantes hasta la supuesta anécdota de un esposo que cada año iba a cepillar el cabello de su fallecida esposa.

Posterior al show, la autora comentó a Culto sobre la lectura de esa crónica en territorio chileno: "Estaba esperando que alguien me dijera: "¡No! ¡Te equivocas! pero nadie me dijo nada. Fue una gran experiencia".

En esta misma sección, se traslada de continente para leer la crónica Un hueso de los inocentes, que habla de su visita a las Catacumbas y al cementerio de Montparnasse, de París, en 2006. Son muchas las películas y productos literarios que representan estos túneles subterráneos repletos de huesos antiquísimos, y es así que se crea un aura de misterio y tentación frente a lo que es considerado hace décadas como uno de los espacios turísticos más llamativos en Francia. Enríquez no fue una excepción, y a través de una anécdota que se sumerge en lo delictual, narra una historia que incluye a un turista italiano desmayado y un robo que nunca fue descubierto.

### La ficción

La más reciente publicación de la autora de terror es el libro de cuentos Un lugar soleado para gente sombría. Son doce relatos que de acuerdo a la sinopsis, hablan "sobre el mal que acecha y la presencia de lo monstruoso". En esta oportunidad, desde el escenario leyó Ojos negros, el último de la compilación.

Gran parte del éxito literario de Mariana Enríquez se debe a sus obras de ficción. Durante el confinamiento de la pandemia aumentaron notoriamente sus lectores, en específico con Nuestra parte de noche, novela publicada por Anagrama que ganó el Premio Herralde en 2019.

Esta cuarta novela tiene como protagonistas a Juan y su hijo Gaspar, quienes en 1981 tienen que escapar de un tormentoso destino en medio de la dictadura militar que afectó a Argentina. La portada tiene una parte de la obra El ángel caído del pintor Cabanel; según la historia, en el Apocalipsis de San Juan hay una batalla en los cielos, de ahí cae este ángel que es condenado a vivir en la tierra. Algo que metafóricamente puede interpretarse similar al relato de Enríquez.

Tiene sentido entonces que la experiencia teatral de No traigan flores cierre con un extracto del amplio escrito. Lo que sacó aplausos incluso de pie por parte del público, pero que en el conjunto de la presentación no terminan de calzar en su totalidad.

La cercanía que se mezcla con el humor espontáneo eran claves en la puesta en escena. Fueron comunes las risas tras la lectura de un par de líneas y las acotaciones de la escritora en vivo. Sin embargo, en ambas lecturas de ficción eso no ocurrió, y en muchos casos se apreciaba la falta de concentración por parte de los espectadores; la que se volvía difícil de sostener por más de 10 minutos de lectura continua, con textos que destacan por una pluma prolífica pero que también se conocen por ser profundos y complejos. Quizás no fueron las mejores elecciones entre el aplaudido repertorio de no ficción, que parece haber conectado bien.

A pesar de lo anterior, la reacción de Enríquez fue positiva: "Se divirtieron. Sentí muy buena vibración y la pasé muy bien", dijo al medio.

#### El arte multidisciplinario en No traigan flores

Desde el primer momento destacó la presencia de Horacio "Mono" Hurtado en el contrabajo y de Alejandro Bustos con la técnica del Sand Art o arte sobre arena. La música creaba una atmósfera a ratos tétrica que acompañaba las subidas y bajadas de las temáticas de los textos. Por otro lado, Morales creaba imágenes en movimiento con arena sobre un tablero de acrílico, que funciona a contraluz para proyectar los resultados en tiempo real en el fondo del escenario; sin duda un complemento único y destacable.

"Voy tirando arena con mis manos y me ayudo con algunos cepillos para retirar la arena y volver a agregarle. La técnica tiene la particularidad de que uno puede ir transformando el dibujo y darle movimiento. Eso hace que un personaje pueda estar con los ojos cerrados y los abra. La arena permite que mi obra esté en constante transformación", comentó Morales a **Culto**.

Sobre la planificación de las creaciones artísticas, dice tener siempre un esquema previo, pero que todo cambia en cada presentación: "Me dejo el margen para improvisar normalmente. Con el público y la voz de Mariana a veces suceden cosas que no tenía previstas".

Con la presentación de No traigan flores en Chile se inicia un recorrido internacional con la experiencia teatral que comenzó con una gira por distintas ciudades de Argentina; siempre con notorio éxito de venta de entradas. La próxima fecha agendada será el 4 de noviembre en el Teatro El Galpón de Montevideo, Uruguay.

Respecto a los meses venideros, Enríquez tiene su objetivo claro: "Ahora me tengo que dedicar a escribir, cosa que voy a hacer, pero pronto volveré supongo. Vamos a ver", cerró. ●



► La para canoísta nacional Katherine Wollermann ganó la medalla de oro en los 200 metros KL1, con una espectacular marca de 51 95.

### Katherinne Wollermann escribe su mejor historia y gana el oro en los Juegos Paralímpicos de París

La para canoísta nacional salió campeona en los 200 metros KL1 y le dio al país la primera medalla dorada en esta cita, la cuarta en la historia. En tanto, Marion Serrano logró un inédito bronce en para powerlifting. La representación nacional se despide de París 2024 con seis metales en el certamen paralímpico de este año.

#### Carlos González Lucay, enviado especial a París

La historia de Katherinne Wollermann en los Juegos Paralímpicos de París se escribió con letras doradas. La para canoísta nacional ganó la medalla de oro en los 200 metros KL1, con una espectacular marca de 51 95, que le dio el primer lugar de la competencia.

En la laguna del Vaires-sur-Marne Stadium, la oriunda de Chiguayante protagonizó una carrera perfecta, que definió en los últimos 50 metros. Ahí fue donde superó y se despegó de la ucraniana Maryna Mazhula (a 0 92) y aprovechó de la mejor manera el viento reinante en la zona. La alemana Edina Müller cerró el podio (a 1 18).

El triunfo fue extenuante y luego del desenlace de la prueba, la vencedora presentó espasmos, producto del esfuerzo, los que luego se fueron calmaron, a medida que pudo descansar. Incluso, en Tokio, hace tres años, terminó desmayada tras alcanzar el bronce.

"La hice, la hice", repetía tras las premia-

ción. Íntimamente, sabía que podía dar el gran golpe en su competencia. Y así lo logró.

El triunfo la pone en la historia grande del deporte paralímpico chileno, pues el cuarto oro del Team ParaChile en los Juegos tras el oro de Cristián Valenzuela en 2012 y los de Alberto Abarza y Francisca Mardones en Tokio 2020.

En su heat previo, Wollermann había clasificado directamente a la final A, al obtener el mejor tiempo (el tercero de todas las participantes en esa fase). Eso sí, dosificó en los últimos 60 metros, para guardar su mejor versión para la definición por el oro.

Muy aficionada a la escritura, la deportista inició su camino en la disciplina tras quedar en silla de ruedas en 2012 tras una negligencia médica en el tratamiento de la mielitis transversa que le afectó la médula ósea.

"Siento agradecimiento de toda la gente que trabajó detrás para obtener esto. Hoy en día soy la cara visible, pero muy agradecida de toda la gente que hoy día me apoya: mi cuerpo técnico, mi cuerpo médico, mi cuerpo familia, mi cuerpo de amigos. Creo que todos han construido y algo y han sumado para que esto se haga real", afirmó la campeona a El Deportivo.

### Marion Serrano suma bronce

De forma simultánea, Marion Serrano competía en la Arena La Chapelle en busca de una medalla en el para powerlifting, categoría -86 kilos. La tarea no era fácil. Sin embargo, la chilena dio la gran sorpresa y obtuvo un histórico bronce, el primero del país en la disciplina.

La deportista nacional consiguió el podio tras levantar 134 kilos, la mejor marca de su vida, y superar por uno a la egipcia Randa Mahmoud. El oro fue para la brasileña Tayana Medeiros (156) y la plata Feifei Zheng (155).

"Muy feliz de verdad, hacer historia para el país. Sobre todo en las pesas, que nunca imaginé lograrlo ahora. Estoy sin palabras, ha sido un trabajo demasiado duro, han sido cuatro años de empezar varias veces de cero, de volver a aprender, pero todo al final trae recompensa", expresó la medallis-

| País       |                |    | Medalla |    |  |
|------------|----------------|----|---------|----|--|
|            |                | 0  | 0       |    |  |
| 10         | China          | 94 | 76      | 50 |  |
| 2º         | Gran Bretaña   | 49 | 44      | 31 |  |
| 3º         | Estados Unidos | 36 | 42      | 27 |  |
| <b>4º</b>  | Países Bajos   | 27 | 17      | 12 |  |
| 5º         | Brasil         | 25 | 26      | 38 |  |
| 61         | Italia         | 24 | 15      | 32 |  |
| <b>7</b> º | Ucrania        | 22 | 28      | 32 |  |
| 89         | Francia        | 19 | 28      | 28 |  |
| 92         | Australia      | 18 | 17      | 28 |  |
| 10         | Japón          | 14 | 10      | 17 |  |
| 60         | Chile          | 1  | 0       | 5  |  |

ta nacional.

De este modo, el Team ParaChile cierra su participación en los Juegos Paralímpicos de París con seis medallas: el oro de Wollermann, los tres bronces de Alberto Abarza, el de Florencia Pérez y el de Serrano. Asimismo, la representación nacional iguala la cosecha de Tokio 2020 y de muestra que el deporte paralímpico goza de buena salud.

# El relato íntimo de Wollermann: "Competí toda la carrera con espasmos"

La para canoísta chilena ganó los 200 metros KL1 en los Juegos Paralímpicos de París superando duras condiciones. A pesar de eso, no solo ganó la carrera, sino que lo hizo con el récord paralímpico y mundial de la disciplina. El Deportivo la acompañó en su regreso.

### Carlos González Lucay, desde París

Katherinne Wollermann abandona el Vairessur-Marne Stadium, el escenario del día más feliz de su vida. La van que la traslada hacia la Villa Paralímpica de Saint Denis hace un pausa a la salida. Un viaje que realiza junto a **El Deportivo**. Ahí se reencuentra con su madre y por fin bota todas las emociones tras su histórico oro en los 200 metros KL1 del para canotaje los Juegos de París. Los abrazos y fotos se multiplican.

"Todavía no caigo", dice. "Estoy asumiéndolo, estoy asimilándolo. Fue todo muy rápido, la velocidad es muy rápida. Recién me estaban contando un poco de la carrera, cómo fue la carrera. Yo la viví tan de forma interna que llegué a un estado en el que no sabía. Estaba funcionando en piloto automático. Hasta que llego y miro hacia los lados y dije voy, voy sola. Y lo primero que hago es levantar el dedo, así hacia arriba, hacer número uno para que mi equipo supiera que estaba bien, pero con espasticidad", confiesa.

Y precisamente sorprende aún más cuando cuenta que el récord mundial y paralímpico que obtuvo en la prueba lo consiguió.

"Cuando comencé, comencé con espasmos.
Después ya iba controlando, controlando y
al final ya era mucho más de lo que pensaba", reconoce. Y agrega: "Frente a la espasticidad no hay mucho que hacer porque
son movimientos involuntarios. A mí solamente me queda preocuparme de ir lo mejor posible técnicamente y buscando desplazamiento para poder avanzar lo máximo
que sea posible".

Esta condición aparece en situaciones límites y la oriunda de Chiguayante está acostumbrada. "Es muy variable, ¿sabes? Depende de muchas cosas. Depende de presiones. Normalmente siempre me pasa en las finales. Siempre me caigo al agua. Siempre. Es una cuestión así. Todos dicen always,



▶ La deportista nacional Katherinne Wollermann logró la única medalla de oro para Chile en el certamen.

porque siempre me caigo al agua. Es como el sello que tengo, parece. Con todo, si no pa' qué", cuenta, entre risas.

A lo largo de la conversación, el concepto que más se repite es la sensación de no creer lo que está ocurriendo. "Si tú me lo preguntas, es como que estoy en un estado de que estoy en este lugar, pero en realidad no lo estoy. Creo que con los días voy a poder empezar a asumir un poco lo que he hecho, ¿sabes? Porque tengo una consciencia-inconsciencia, ¿me entiendes? Consciente dentro de lo que tengo aquí en las manos, pero inconsciente de cómo pasó todo esto", plantea.

### Las reflexiones

La semana pasada, Katherinne Wollermann contaba que una de sus grandes pasiones es la escritura y que gracias a eso puede ir plasmando sus emociones. Y esta vez no fue la excepción. Relata que lo hizo segundos antes de iniciar la final. "Escribí en una nota cómo me sentía antes de poder lograr esto. Las sensaciones que tenía. Siempre explicarlo puede ser una sensación muy de calma, muy de tranquilidad, creo que de mucha autoconfianza, pero esa que te permite estar en un límite equilibrado", relata.

Y esta historia también tiene un capítulo reservado. Ella misma toma su celular y comienza a leer sus reflexiones previas a su inolvidable competencia. Esta es su reflexión:

Voy camino a la pista en estos momentos. Me siento bien, tranquila. He entrenado mucho. Estoy preparada para dar lo mejor de mí. Dominar cualquier condición climática. Salir fuerte, como lo hice en entrenamientos. Me enganché súper bien. Pude mantener una frecuencia alta.

Estoy feliz. Me encanta lo que hago y todos los días han sido increíbles. He recibido mucho amor de la gente en general. Estoy esperando el momento para salir del carril 5. A toda velocidad para poder pasar en primera instancia.

Me siento conectada con mi presente. He esperado mucho este momento para mostrar la mejor versión de sí misma. Creer en ti mismo, en tus capacidades y en lo entrenado. Eres y serás la mejor. Las fuerzas no se agotan, se renuevan respirando.

El viaje de una hora a la Villa Paralímpica termina. Katherinne Wollermann es recibida con mucho cariño y su sonrisa característica no la borra nadie. Sabe que está en la historia del deporte nacional, con un oro que buscó desde sus inicios. Hoy es la mejor del mundo.

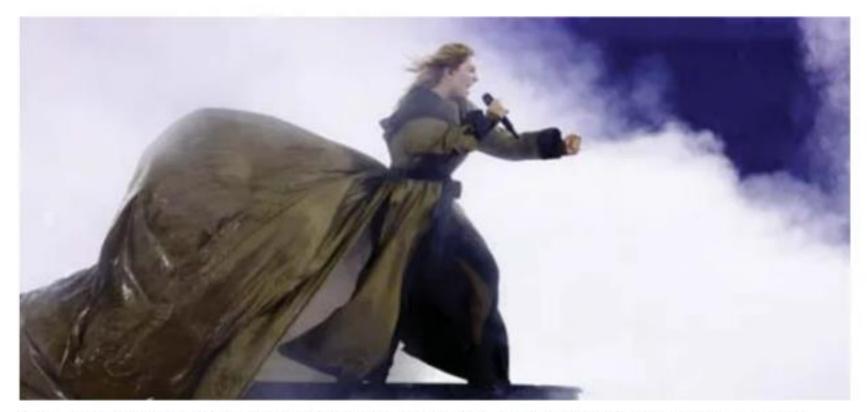

► La artista Santa fue la encargada de la música en la ceremonia de cierre en París.



► En el medallero, Francia quedó octavo y Estados Unidos tercero.



▶ Los fuegos artificiales iluminaron la noche de clausura en el Stade de France.

### Con miras a Los Angeles 2028 Chile cierra París 2024 con broche de oro

Este domingo se desarrolló la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos 2024 en Francia. Luego de dos semanas de acción, con más de 4.400 deportistas compitiendo, la delegación nacional sacó cuentas positivas. En la jornada final el Team ParaChile ganó un oro y cinco bronces. Se igualó el registro de seis medallas de Tokio 2020.



► Los encargados de la flama en el cierre de la cita paralímpica.



► El tenista italiano Jannik Sinner igualó a su compatriota Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 y 1960) con dos Grand Slam ganados (Australian Open 2024 y US Open 2024).

### Jannik Sinner barre con Taylor Fritz y se corona por primera vez en el US Open

El tenista italiano (2°) superó a su par estadounidense (7°) en sets corridos, por parciales de 6-3, 6-4 y 7-5. Ganó el segundo Grand Slam de su carrera tras semanas polémicas, después de que fuera absuelto de cualquier castigo mayor luego de dar positivo en doping.

### Julián Concha

Jannik Sinner (1°) celebra en el Abierto de Estados Unidos. El italiano venció al estadounidense Taylor Fritz (12°), por parciales de 6-3, 6-4 y 7-5, y se coronó en el US Open. Así, obtuvo el segundo Grand Slam de su carrera, el que también es el segundo de la temporada tras haber ganado el Australian Open.

El tenista de 22 años venía de semanas situado en el centro de la polémica. Su absolución en el caso de dopaje desató un terremoto en el circuito, donde sus mismos colegas cuestionaron la determinación, pues escapó de cualquier castigo mayor, como la suspensión, tras dar positivo en una sustancia prohibida al argumentar que no tuvo responsabilidad. Incluso movió la aguja de Roger Federer, conocido por no entrar en controversias.

Uno buscaba sacudirse de las críticas. mientras que el otro iba por su consagración. Fritz, que este lunes aparecerá como el séptimo mejor tenista del orbe, llegó al Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows para disputar su primera final de un major. También era la esperanza local para relevar a Andy Roddick, el último campeón estadounidense del certamen, en 2003. Sin embargo, no pudo hacer nada ante la consistencia del europeo.

### Sinner, imperturbable

Sinner arrancó con todo. No dejó espacio

a dudas y quebró tras un error en un smash por parte del norteamericano. Sería un anticipo de cómo sería el cotejo. Las 23 mil personas del recinto de Nueva York, que vitoreaban por el local, comprendieron que no sería un encuentro sencillo.

En el cuarto game lograría recuperar el break, animando a los estadounidenses. Sin embargo, sería una ilusión, un espejismo. El italiano volvió a quebrar en el séptimo, desnivelando la balanza hacia su lado y encaminando el partido. Cerró el set con un quiebre más en el noveno, en lo que comenzaría a ser la sentencia.

El público se fue apagando debido a la consistencia de Sinner, que mantenía un ritmo alto y no daba brazo a torcer. Parecía imperturbable. Erraba cada vez menos, pese a que Fritz comenzó a mejorar, sobre todo en sus devoluciones de revés. Pero el número uno del mundo siguió en su línea, mientras el norteamericano seguía cometiendo errores no forzados.

Buscó ser agresivo, lo que no siempre le resultó. Incluso, cuando lo hizo bien, en muchas oportunidades, el europeo salió del paso con su grandioso desplazamiento. Logró resistir cómodamente los ataques y ser él quien hizo daño en los momentos justos, logrando quebrar en el décimo juego y sellar el segundo set por 6-4. Su superioridad era abismal.

Fritz cambió de actitud. Estuvo cerca de ceder su saque nuevamente, sin embargo, fue él el que lo consiguió. Algo tuvo que ver el público, que se comenzó a ilusionar y se encendió. El estadounidense consiguió un break en el séptimo game del tercer parcial. No obstante, la esperanza se esfumó tras la recuperación de Sinner en el décimo. 5-5.

De ahí en más, teniendo en cuenta el nivel de su rival, parecía imposible que el norteamericano le volviera a quebrar. Y así fue. El envión se diluyó y el europeo se consagró por 7-5. Luego de semanas de críticas, Sinner miró al cielo y festejó en el último Grand Slam del año. Así, con dos títulos majors, igualó a su compatriota Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 y 1960), para muchos, el mejor italiano de la historia. De todas maneras, el nacido en San Candido, con solo 22 años, todavía tiene mucho que decir.

► El extenista Nicolás Massú es el capitán del equipo chileno de tenis.



### El capitán del equipo chileno

espera superar la fase de grupos de las finales del tradicional certamen, algo que con el formato actual ha sido imposible hasta ahora para la delegación nacional.

### Lucas Mujica

La Copa Davis asoma en el horizonte de Chile. Entre el 11 y el 15 de septiembre, el equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrentará a Estados Unidos, Alemania y Eslovaquia, en China. El Vampiro prepara el desafío pensando en dar el gran batacazo y poder superar la zona. Algo que ha sido imposible con el formato actual del tradicional certamen. Este viernes llegaron al gigante asiático Alejandro Tabilo (22°), Christian Garin (115°) y Tomás Barrios (162°). Nicolás Jarry (28°) se sumó a los entrenamientos el sábado. Matías Soto (311°) estaba bajo las órdenes del viñamarino hace semanas.

La escuadra nacional participa por segundo año consecutivo en las finales. La configuración es la misma que de 2022 y 2023, con 16 equipos repartidos en cuatro grupos, donde los dos mejores avanzarán a los cuartos de final. Esa instancia es de eliminación directa, al igual que las semifinales y final, que se realizarán en Málaga, en noviembre. Las escuadras que compiten en esta edición son Italia (campeones defensores), Australia, Gran Bretaña, España, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovaquia y Estados Unidos.

En la edición pasada, el elenco criollo no pudo superar el Grupo A, quedando por debajo de Canadá e Italia y por encima de Suecia. Luego, en febrero de este año, el equipo chileno se impuso ante Perú en la ronda clasificatoria.

### Recuperar es la clave

Pese a contar con un Alejandro Tabilo que oscila en el top 20 (actualmente es 21°), para Massú la clave de lograr superar la fase de grupos es recuperar la mejor versión de todos. Sobre todo de Jarry y Garin. El caso del Príncipe es especial, ya que había tenido un 2023 excepcional. Ahora se desmoronó. Si bien ha tenido momentos buenos, la temporada del santiaguino es para el olvido y actualmente acumula más de tres meses sin ganar un partido. Su última victoria fue en la semifinal del Masters 1000

de Roma, luego cayó en las primeras rondas de Roland Garros, Wimbledon, los Juegos Olímpicos, el Masters de Canadá, Cincinnati y el US Open.

Lo de Gago es diferente, ya que lleva varias temporadas alejado de su mejor versión. Aun así, para el doble medallista olímpico, son elementos claves a los que suele darles la confianza de afrontar la competición como singlistas. Aunque ahora Garin está por debajo de Tabilo como competidor individual. No es para menos considerando que el ariqueño ha ganado solo un partido desde julio. Hace una semana perdió en el Challenger de Shanghai. Un torneo donde Barrios corrió mejor suerte y avanzó una fase. El mejor resultado del chillanejo en los últimos meses fue el título del Challenger de Amersfoort.

Uno de los aspectos más importantes en su estadía en China es el sueño. El cambio de horario suele afectar mucho a los deportistas, sobre todo en los primeros días,

#### **SIGUE** ▶ ▶



► El tenista Alejandro Tabilo (22°) es el chileno mejor ubicado en el ranking ATP.

cuando se trasladan a ese país. Aunque en la interna de la delegación nacional aseguran que, de momento, no han vivido trasnoches por el jetlag. Sin ir más lejos, se armó toda una logística por en la comitiva para poder acostumbrarse al huso chino. "El plan de adaptación comienza antes de viajar. La idea es empezar a cambiar el horario cuando uno se sube al avión y tratar de empezar a funcionar. Lo cual significa muchas veces tener que aguantar el cansancio unas horas, o en otras ocasiones decirle al cuerpo que es hora de dormir. Para eso existen ciertas ayudas farmacológicas que ayudan básicamente a regular lo que se llama el ciclo circadiano", explica Alejandro Oriozola, médico del equipo de Copa Davis de la Federación Tenis de Chile, a El Deportivo.

"Durante el viaje la idea es tratar de adaptarse ya en el avión al ritmo o al horario antiguo, tal como sea, tratando de mantenerse despierto o durmiéndose inmediatamente con ayudas farmacológicas. Esto es uno. El otro también es que es siempre im-

portante tratar de dormir muy bien el día anterior. También hay que hidratarse mucho para manejar el jetlag, evitar el café, evitar la cafeína. Una vez que se llega a destino, en el caso de los tenistas, la idea es lo que comúnmente se llama sacarse del viaje, pero en este caso tiene un efecto beneficioso en términos de regular ciclo circadiano. Es bueno hacer un poco de ejercicio, que sea un ejercicio liviano", añade el profesional.

### Complicaciones del viaje

Desde el equipo de doctores de la Federación reconocen que han sostenido un diálogo constante con los deportistas para preparar el desafío en Asia, entendiendo que se trata de una disciplina donde se está cambiando de horario constantemente. "Conocen su cuerpo y saben que hacer. Además, en este caso en particular, nosotros tenemos dos tenistas que están en China hace dos semanas, por lo tanto no vamos a tener problemas de adaptación con ellos. Todavía no hemos podido juntar con ellas por efecto del ciclón. Estamos virtualmente un poco aislados, digamos. Entonces no hemos podido llegar, pero ellas ya están con el ciclo cambiado. Entonces nos quedarían básicamente los dos que vienen llegando ahora y que son Nicolás Jarry y Tabilo", dice Oriozola.

Las últimas semanas han sido complejas en ese sentido para Garin y Barrios. Ambos tardaron un poco más de lo planificado en arribar a Zhuhai desde Shanghái, para sumarse a las prácticas. Esto debido a la llegada del tifón Yagi a China. El temporal provocó el cierre de emergencia en el aeropuerto donde debían embarcar los nacionales. Finalmente tuvieron que trasladarse a Hong Kong. Durante esos días, el equipo de Nicolás Massú y colaboradores Jorge Aguilar y Hans Podlipnik entrenó solo con Matías Soto. Por su parte, los dos restantes arriban a China desde distintas latitudes. "Nicolás Jarry vino desde Santiago y Tabilo, de Estados Unidos. Entonces es distinto el huso de horario. Pero ellos ya tienen las instrucciones para manejar este tema durante el viaje y nosotros nos encargamos acá en términos de hidratación y ejercicio", explica el doctor Oriozola.

El desafío para Chile en la Copa Davis arranca en la madrugada del 11 de septiembre. Ese día el equipo nacional se medirá ante Estados Unidos, en la medianoche local. Los norteamericanos no contarán con Taylor Fritz (7°) ni Frances Tiafoe (16°), de tal manera que estarán representados por Sebastian Korda (15°), Marcos Giron (45°), Brandon Nakashima (40°), en singles y Rajeev Ram (5° en dobles) y Austin Krajicek (22° en dobles), en la categoría de dos. Luego viene el enfrentamiento ante Alemania, el 12 de septiembre. Los teutones tampoco tendrán a su estrella, Alexander Zverev (2°). Sus competidores serán Yannick Hanfmann (96°) y Maximilian Marterer (104°), en singles, y en dobles con la dupla de los 20° del mundo, Kevin Krawietz y Tim Putz. El último partido del grupo será el 15 de septiembre ante Eslovaquia. Cuentan con Jozef Kovalik (114°), Lukas Klein (110°) y Norbert Gombos (584°). ●



► La Roja disputará un encuentro crucial ante Bolivia en el Estadio Nacional, a las 18 horas del próximo martes.

### Ricardo Gareca vuelve a retocar el mediocampo a menos de 48 horas de crucial duelo frente a Bolivia

El Tigre comienza a definir la oncena con la que la Selección recibirá a la Verde, el próximo martes, en el Nacional. Destaca un mediocampo distinto con respecto al duelo con Argentina, además de la confirmación de dos jugadores que estaban en duda para jugar debido a problemas físicos.

### Julián Concha

La Roja disputará un encuentro crucial ante Bolivia en el Estadio Nacional, a las 18 horas del próximo martes. El duelo se anticipa como un partido bisagra, clave para volver a adentrarse en la pelea por alcanzar algún boleto para el Mundial de 2026.

La derrota por 3-0 en Argentina selló el peor arranque de Chile en la historia de las Eliminatorias. Por ende, cualquier cosa que no sea ganar y sumar de a tres, prácticamente hipotecará las opciones de la Selección.

La Roja está enfocada en la Verde. Los trabajos, comandados por Ricardo Gareca, toman forma para entregar una alineación. Este sábado, el Tigre probó una oncena inédita para enfrentar el encuentro. Ahí, se contó con el regreso de Gabriel Suazo, que se perdió el encuentro ante la Albiceleste por suspensión. Además, incluyó a dos jugadores de Colo Colo: Carlos Palacios y Vicente Pizarro.

El domingo, eso sí, la pizarra de Gareca se volvió a mover. Sin embargo, los futbolistas del Cacique continúan en el esquema.

### La posible alineación ante Bolivia

Gareca ensayó con Mauricio Isla y Erick Pulgar como titulares. El lateral evidenció problemas físicos ante Argentina, encuentro en el que fue el capitán. El Huaso entrenó diferenciado junto al volante del Flamengo, quien llegó arrastrando molestias que le impidieron viajar a tierras transandinas.

Ambos estaba en duda, no obstante, evolucionaron bien. En el análisis, pasaron de ser sobre una posible alternativa a instalarse en una probable oncena estelar contra los altiplánicos.

A ellos se suman las inclusiones sorpresa de Palacios y Pizarro. El primero sumó bonos luego de su correcto ingreso contra Argentina. "Me dijo que me quería ver como en Colo Colo, que había visto un cambio importante en mi juego y en mi actitud. No me pidió nada, solo que fuera el mismo que soy en Colo Colo, que estuviera tranquilo, que haga las cosas como las vengo haciendo y que se me iba a dar", señaló en la previa al encuentro sobre los diálogos personalizados que había tenido con el Tigre. En tanto, todo indica que el volante será el reemplazante de Marcelino Núñez, que quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

En ese sentido, teniendo en cuenta la inclusión de Pulgar e Isla, hay dos que quedaron en desmedro. Tanto Felipe Loyola como Rodrigo Echeverría quedaron fuera de la oncena estelar que desplegó Gareca en la práctica de este domingo. En total, en comparación con el duelo contra la Albiceleste, serían cuatro los cambios en el esquema, donde destaca un mediocampo totalmente

| P05  | . E      | QUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PT        | 1   | G | 1 | E DIF |  |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---|---|-------|--|
| 1    | An       | gentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18        | 7   | 6 | 0 | 9     |  |
| 2    | Uruguay  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14        | 7   | 4 | 2 | 8     |  |
| 3    | Colombia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13        | 7   | 3 | 4 | 3     |  |
| 4    | Brasil   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10        | 7   | 3 | 1 | 2     |  |
| 5    | Ve       | nezuela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9         | 7   | 2 | 3 | -1    |  |
| 6    | Ecuador  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8         | 7   | 3 | 2 | 1     |  |
| 7    | Pa       | raguay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6         | 7   | 1 | 3 | -2    |  |
| 8    | Bolivia  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6         | 7   | 2 | 0 | -6    |  |
| 9    | Ch       | ile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5         | 7   | 1 | 2 | -7    |  |
| 10   | Pe       | rú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | 7   | 0 | 3 | -7    |  |
| Mai  | rtes     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |   |   |       |  |
| 17.3 | 30       | Colombia v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s. Argent | ina |   |   |       |  |
| 18.  | 00       | The state of the s |           |     |   |   |       |  |
| 18.  | 00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |   |   |       |  |
| 10   | 00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |   |   |       |  |

nuevo.

21.30 Paraguay vs. Brasil

De esta manera, y a falta de un sólo entrenamiento, la posible formación de la Roja ante Bolivia sería con Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Carlos Palacios; Darío Osorio, Eduardo Vargas y Víctor Dávila.



► Actualmente, Bolivia (6 puntos) supera por una unidad a la Roja (5 puntos).

La queja del plantel de Chile

### "Toda la gente habla de lo negativo; es esencial estar juntos en momentos difíciles"

Gabriel Suazo habló con la prensa para dar cuenta de la unión que existe al interior tras la goleada sufrida ante Argentina y la importancia del duelo frente a Bolivia. Víctor Dávila, en tanto, se refirió a la falta de gol del elenco que conduce Ricardo Gareca.

### Vicente González

La Roja pone toda su atención en el compromiso ante Bolivia. Luego de la dura caída 3-0 frente a Argentina en Buenos Aires, donde el equipo de Ricardo Gareca mostró su peor cara, en Juan Pinto Durán ya se enfocan en el crucial duelo ante la Verde.

En ese sentido, los primeros que salieron a dar explicaciones del mal momento del Equipo de Todos y la preparación de cara al partido de este martes, fueron Gabriel Suazo y Víctor Dávila.

Suazo, uno de los llamados a toma protagonismo en la Roja, habló fuerte. "Sabemos que el partido en Argentina en esta fecha y en fechas anteriores con la Generación Dorada siempre ha sido complicado. Para mí fue un resultado muy abultado para todo lo que se mostró", comenzó diciendo.

El lateral izquierdo pidió unidad de cara al duelo que se avecina. De paso, criticó la negatividad que existe en el ambiente. "Simplemente para salir adelante hay que ser positivo. Es algo esencial las energías positivas, por eso quise viajar y estar con el equipo, por más que no me tocase jugar. Es importante estar juntos y cerrar nuestras filas, compartir con el cuerpo técnico".

"Toda la gente comenta y habla de lo negativo, lamentablemente. Nosotros adentro siempre tratamos de estar positivos. Sabemos que para ganar tenemos que hacer goles. Antes de que llegara Ricardo (Gareca) tuvimos rachas de no poder convertir, y cuando llegó le hicimos tres a Albania, dos a Francia y tres a Paraguay. Entonces, no es que no tengamos gol, son momentos", aseguró el hombre del Toulouse, quien estuvo mirando el partido ante la Albiceleste desde el banquillo producto de una suspensión.

"Es esencial estar juntos en momentos difíciles y complicados, como creo que todos hemos pasado en nuestras carreras. Si nos separamos se complica todo. Juntos, se pueden sacar las cosas adelante", explicó.

En relación a Bolivia, Suazo aseguró que la Roja tiene las armas para dar el golpe en el Nacional. "Sabemos las diferencias que tienen cuando juegan de local y de visita. Hoy en día todas las selecciones son complicadas, con su forma de juego, estilo y forma de sacar resultados. Nosotros tenemos que tener las armas suficientes para ganar".

Asimismo, Víctor Dávila complementó las sensaciones de Suazo en relación a la falta de efectivad. "No estamos pasando por una racha buena de goles, pero seguimos confiando en lo que estamos haciendo y trabajando. Sabemos que el partido ante Bolivia será una final y vamos a salir a buscar sea con uno, con dos, o tres delanteros", dijo.

El atacante iquiqueño, de paso, no quiso meterse en las rotaciones que Ricardo Gareca ha experimentado durante los últimos días en Juan Pinto Durán. "Las decisiones que son del cuerpo técnico no son de mi responsabilidad. Confiamos en ellos, en lo que hacemos y el martes será una final en la que iremos a buscar el triunfo", señaló. "Para nosotros es una final. Nos puede meter en una buena posición, pero primero tenemos que ir a buscar este partido con un rival duro. Debemos plantarnos y hacer nuestro juego para ganar como sea posible", reafirmó.

El duelo entre Chile y Bolivia se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 18:00 horas del martes 10 de septiembre. Actualmente, Bolivia (6 puntos) supera por una unidad a la Roja (5 puntos), por lo que el compromiso en la comuna de Ñuñoa será clave para las aspiraciones mundialeras de ambos elencos.

### Marcelo Bielsa se llena de problemas en Uruguay

Las últimas actuaciones de la Celeste provocaron una serie de críticas en contra del entrenador. Las bajas por los castigos de Conmebol, lesiones y suspensiones afectan el rendimiento de los uruguayos. Su próximo duelo es ante Venezuela.

#### Pablo Retamal V.

Las últimas semanas no han sido fáciles para Marcelo Bielsa. El entrenador de la selección de Uruguay ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos por el rendimiento del equipo, en especial después de empatar sin goles contra Paraguay por la séptima fecha de las Eliminatorias sudamericanas. Por lo mismo, frente a Venezuela, en el duelo que jugará este martes, el rosarino tiene la obligación de sumar de a tres para no seguir sumando críticas.

Uno de los factores que le pasan la cuenta en esto es la gran ausencia de futbolistas que venían siendo titulares que han quedado marginados por diversos motivos. Antes del inicio de la fecha doble el argentino de 69 años tuvo las bajas obligadas de los jugadores que fueron castigados por la Conmebol por el conflicto que protagonizaron en la Copa América.

De esta manera, en la previa de la fecha doble, Darwin Núñez (sancionado por cinco partidos), Rodrigo Betancur (4), Ronald Araujo (3), José María Giménez (3) y Mathías Olivera (3) no estuvieron disponibles para el rosarino.

A ellos se sumó la de Matías Viña quien había quedado descartado tras sufrir una fractura de tibia y lesión de ligamentos.

Ahora, tras el duelo contra Paraguay, se sumaron otras tres bajas. La primera de ellas esperada, pues Luis Suárez había señalado que el duelo contra la Albirroja sería su último encuentro defendiendo a la Celeste. Las otras dos son las de Federico Valverde y Nahitan Nández, quienes fueron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otro lado, la prensa charrúa no le ha dejado pasar a Bielsa la baja de rendimiento del equipo a pesar de no poder contar con los futbolistas antes mencionados.

Tras el duelo contra los guaraníes, Debate, por ejemplo, explicó el empate de la siguiente forma: "Con pocas ideas, la Celeste intentaba por los costados pero no podía romper la paridad y finalmente el encuentro terminó por 0-0.

A su vez, El Observador tituló: "Uruguay

jugó el peor partido en la era Marcelo Bielsa y sufrió ausencias que son indisimulables".

El mismo medio, además, criticó las decisiones del adiestrador. "Resulta inexplicable cómo
Luciano Rodríguez se quedó en el banco y
Olivera, una vez más, entró para chocarse con
rivales, para volar cuando Almirón lo trancó
y para errar pases imposibles. De tirar un centro y de sacarse una marca de encima, ni hablar. Allá sobre el final generó al menos una falta. ¿Pero qué daño le iba a hacer a Paraguay que
le tiraran un centro más? Lo sacaron de cabeza, por no decir de taquito".

### Pérdida de respaldo

A todo lo anterior se suma la pérdida de respaldo que ha tenido de parte de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esto se ve reflejado en la forma en la que trató el presidente del fútbol de Uruguay, Ignacio Alonso, las palabras que Bielsa entregó después de los incidentes de la Copa América, justo después de que la Conmebol iniciara un expediente disciplinario contra el equipo.

"Creo que la conferencia fue larga, habló de muchos temas. Habló de temas referidos al partido de Uruguay con Colombia que lo hemos comentado acá y creo que no ha dicho nada diferente a lo que hemos dicho nosotros", señaló Alonso en diálogo con AUF TV.

"Señaló la ausencia de seguridad en determinados puntos para prevenir ese desborde de muchos hinchas colombianos respecto a los hinchas uruguayos, entre los cuales estaban los familiares de los jugadores, que provocaron una situación en que todos la vimos directamente o a través de las redes sociales que son lo que desencadenaron que los jugadores fueran a reaccionar y subieran a la tribuna para en principio cuidar y tratar de proteger a los suyos", añadió.

Luego, el dirigente mencionó que "está la otra parte de la conferencia que tiene algunos aspectos que podrán ser compartibles y que podrán no ser compartibles. Eso es un tema que lo tiene que evaluar cada uno".

Sobre el momento en el que Bielsa cuestionó a Estados Unidos como país organizador y se refirió al caso del FIFAGate, Alonso apuntó que "yo puedo decir, respeto a la asimilación de la situación anterior, cuando se habla del FI-FAGate no me parece que sea asimilable a la situación actual... Creo que hay aspectos de la conferencia que, entiendo yo, son muy propios de su opinión pero que no representan la opinión de la AUF", remarcó.

### Apoyo

Claro que Bielsa no está solo y hay jugadores que lo respaldan. Entre ellos destaca Federico Valverde, quien valoró las palabras de Marcelo Bielsa. "Yo por mi parte no he hablado casi nada con él, pero es una situación triste por la sanción a otros jugadores que son un poco duras", comentó al medio charrúa Carve Deportiva.

"Nosotros estamos muy agradecidos con el entrenador porque fue la única persona que nos salió a defender cuando se nos mataba por todos lados. Salió a defender a todos esos jugadores con escudo y espada", agregó el volante. •



► A pesar de las críticas de la prensa uruguaya, el técnico Marcelo Bielsa ha sido respaldado por sus dirigidos.



# El histórico Álex Aguinaga reprueba el debut de Sebastián Beccacece en Ecuador

El emblemático jugador del Tri criticó la poca generación de ocasiones en ataque que mostró el equipo bajo la conducción del debutante entrenador argentino. Los dirigidos por el extécnico de Universidad de Chile juegan este martes con Perú.

#### Vicente González

Sebastián Beccacece se estrenó al mando de la Selección de Ecuador con una caída por 1-0 ante Brasil. En su debut como entrenador de un combinado mayor, el argentino se mostró sin muchas respuestas tácticas para empatar el solitario gol con el que Rodrygo le dio los tres puntos al Scratch.

De este modo, el director técnico que dirigió a la U en 2016 se ganó las primeras críticas al funcionamiento que exhibió en el compromiso jugado en Curitiba. Una de ellas de una voz más que autorizada. Álex Aguinaga, histórico futbolista del combinado Tricolor desde 1987 hasta 2004, manifestó sus impresiones del debut del transandino. "Empezó la era de Beccacece al frente de la selección ecuatoriana con una derrota 1-0 en Brasil. Previo al partido, uno podría decir que era una situación normal que Brasil gane. Después, en el transcurso del juego, uno se daba cuenta que podía haber hecho algo más la selección", parte diciendo el otrora jugador.

Para Aguinaga, el problema más notorio del cometido del argentino en el banquillo estuvo en la concresión del ataque. "Mucha gente habla de que merecimos empatar. Yo no estoy de acuerdo. Para empatar o ganar tienes que meter goles y para hacer goles, tienes que patear al arco. No tuvimos remates a gol. La de Moisés en la primera mitad; si hubiera anotado la ha-

brían revisado y le habrían marcado la falta cuando arranca y trompica a un brasileño. En el segundo tiempo, a pesar de que Ecuador jugó muy bien, si no pateas al arco nunca vas a poder ganar. Materia pendiente para nuestra selección que, dicho de paso, se vio fuerte", comenta en el video subido a su cuenta de X.

El discurso de Aguinaga es totalmente opuesto al análisis de Beccacece. El técnico, tras la derrota ante Brasil, aseguró que Ecuador mereció mucho más por el trámite del compromiso. "Mis jugadores merecieron más de lo que han cosechado. En el segundo tiempo encontramos mejores líneas de pase. Tuvimos una clarísima (oportunidad) al final del primer tiempo, que habría sig-

nificado un justo empate. Fue muy parejo. Estoy orgulloso de estos chicos, que entregan todo y no se guardan nada", afirmó.

Según el entrenador, la reacción en la segunda mitad le permitió a Ecuador replegar a un Brasil que jugaba en casa. "Creo que mejoramos la intensidad en el segundo tiempo. El equipo debe tener intensidad y también jugar al fútbol. Me quedo con esas sensaciones", señaló.

El llamado de atención de Aguinaga cae en la previa del compromiso entre Ecuador y Perú, que estará marcado por la primera presentación de Beccacece frente al público de la Tri en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido popularmente como Casablanca, escenario de la Liga de Quito.



► El entrenador Sebastián Beccacece se estrenó al mando de la Selección de Ecuador con una caída por 1-0 ante Brasil.

# Las sorpresas que prepara Gustavo Álvarez en la U para enfrentar a Palestino en Copa Chile

Con una sólida actuación los azules vencieron en la ida de la final de la Zona Centro Norte por 0-5 a los árabes. Ahora, en el estadio Santa Laura, Universidad de Chile intentará sellar el paso a la Fase Nacional del certamen.



▶ En el duelo de ida, Universidad de Chile fue muy superior al elenco árabe.

### Pablo Retamal V.

Este lunes habrá un nuevo integrante de la Fase Nacional de la Copa Chile. Universidad de Chile y Palestino se enfrentan en la final de vuelta de la Zona Centro Norte, aunque los azules aseguraron una importante diferencia en el duelo que se llevó a cabo en el estadio Municipal de La Cisterna.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez gustaron y golearon a los árabes por 0-5, lo que les abre la posibilidad de manejar el partido, mientras que el conjunto a cargo de Lucas Bovaglio deberá pelear con todo para emparejar la llave y buscar algo más.

Aprovechando la ventaja con la que llegan, el técnico de la U aprovechará de realizar algunas rotaciones, pensando en evitar un

desgaste innecesario de cara a la recta final del Torneo Nacional, considerando que son los líderes del campeonato y están sosteniendo una apretada lucha con Colo Colo, quien es su exclusivo escolta.

De esta manera, Álvarez plantea algunos cambios de jugadores en relación al último encuentro, pero manteniendo el esquema que ya le dio resultados, con algunas presencias que llaman la atención.

Matías Sepúlveda asoma como uno de los titulares de cara a este segundo encuentro, aunque no lo hará en su posición natural. El DT de los laicos intentará darle un descanso a Marcelo Morales, por lo que el Tucu será el encargado de ocupar la posición de lateral izquierdo.

Además, en esta oportunidad se espera el

### COPA CHII F 2024

| lda       | da Iquique 1-2 Coquimbo U.    |  |  |
|-----------|-------------------------------|--|--|
| Ayer      | Coquimbo U. 1-0 Iquique       |  |  |
| Zona Cent | tro Norte - Final             |  |  |
| Ida       | Palestino 0-5 U. de Chile     |  |  |
| Hoy, 19.0 | O U. de Chile vs. Palestino   |  |  |
| Zona Cent | tro Sur - Final               |  |  |
| Sábado    | Magallanes 3-0 Colo Colo      |  |  |
| Zona Sur- | -Cuartos                      |  |  |
| lda       | Imperial Unido 1-2 Huachipato |  |  |
| Aver      | Huachipato 0-0 Imperial Unido |  |  |

retorno de Marcelo Díaz junto a Charles Aránguiz en la zona media de la cancha.

### El regreso de Pons

Otro futbolista que podrá sumar minutos en este encuentro es Luciano Pons. El delante-∗ tadio Santa Laura. ●

ro había quedado al margen de la última convocatoria por problemas físicos, tal como lo evidenció en su momento Álvarez.

"(Luciano) Pons no está disponible. Tuvo una lesión leve cuando empezó la semana, el día domingo, y para este partido ya no está disponible", explicaba antes del duelo de ida de la Copa Chile.

Así, se le abre otra chance al atacante para recuperar terreno en la pelea por la titularidad.

### Álvarez no se da por ganador

A pesar de la clara ventaja conseguida en el primer duelo, Gustavo Álvarez pidió tranquilidad de cara a la revancha. "Todavía quedan 90 minutos, no hay nada definido, nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy pendientes, no solamente de superar al rival sino de seguir creciendo nosotros como equipo", comentó el DT tras el partido en diálogo con TNT Sports.

De hecho, el estratega no vio todo positivo en el duelo ante los árabes. "Creo que se pudieron haber disminuido las situaciones de gol en contra a partir de controlar más el juego y no de dividir el trámite. Después hay gran mérito de los arqueros y del equipo en el hecho de no recibir goles", expresó.

Claro que, a pesar de estos puntos pendientes, valoró que "producto del trabajo siempre hay un crecimiento individual y colectivo. Ya llevamos nueve meses de trabajo, así que es muy saludable los rendimientos que estamos teniendo hoy".

Ahora deberán enfrentar a Palestino en el duelo de vuelta y luego, otra vez, se medirán ante los árabes, pero por el Campeonato Nacional. Una situación extraña que no le quita el sueño al DT. "Son independientes los partidos uno del otro. De hecho, nosotros habíamos preparado un partido que cuando vimos la planilla no era el sistema que venía jugando el rival. Me parece que Palestino es el primer partido que juega con el sistema de hoy, hay que adaptarse y encontrar la forma de que el rival no nos contrarreste, así que analizaremos lo que hizo bien y lo que no se hizo bien hoy y plantearemos el partido del lunes de la mejor forma", explicó.

El partido entre Universidad de Chile y Palestino está programado para este lunes 9 de septiembre desde las 19.00 horas en el es-